

Productores de maíz y soya, principales fuentes de alimento del país, dicen que el Gobierno se ha quedado corto para sustituir las importanciones y convertir al primero en un producto estrella. / Negocios p. 6



| (Barri          | ÓLEO BRENT    | A                | US\$ 86,86<br>0,37 % |
|-----------------|---------------|------------------|----------------------|
| DÓLA<br>(Prom   | R EN CASAS DE | CAMBIO           |                      |
| COMP<br>\$3.773 |               | VENTA<br>\$3.910 | A                    |



# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.137 8 DE JULIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505732



Artistas, deportistas, sindicatos y organizaciones se movilizaron para frenar la llegada al poder de la extrema derecha tras su triunfo en la primera vuelta. / EFE

#### Sobre la libertad de Mancuso

La solicitud de libertad de Salvatore Mancuso está en un limbo jurídico entre la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que han tomado decisiones contrarias. La Corte Constitucional debe resolver el conflicto de competencias. / Tema del día p. 2

#### Arroz más sostenible

En Casanare, el departamento con la mayor cantidad de área sembrada con arroz, los conservacionistas, académicos y hasta el gremio arrocero buscan alternativas para solucionar los impactos ambientales y culturales que están dejando las cosechas. / Vivir p. 8

#### La hora de la selección

La selección de Colombia se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa América y sus resultados mantienen viva la ilusión. Mañana será el primer partido de la semifinal entre Argentina y Canadá, mientras que la tricolor se enfrentará a Uruguay el miércoles. / Deportes p. 21

## Inicia proceso para escoger nuevo procurador

La Corte Suprema de Justicia anunció que comenzó el proceso para elegir a uno de los integrantes de la terna para reemplazar a Margarita Cabello en la Procuraduría General de la Nación. Los aspirantes se podrán inscribir desde este lunes 8 de julio hasta el 12 del mismo mes.

De acuerdo con el alto tribunal, el

proceso para la elección se podrá adelantar en el micrositio alojado en el portal de la corporación, donde, además, se publicarán las hojas de vida de los aspirantes para que puedan ser examinadas por la ciudadanía.

Como parte del proceso, la Sala de Gobierno de esa alta corte revisará las hojas de vida de los candidatos, verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de cada solicitante inscrito, para luego presentar un informe con los resultados a la Sala Plena. Y, el 9 de septiembre, iniciarán las deliberaciones para seleccionar a 10 de los aspirantes inscritos que cumplan con todos los requisitos.

Quienes elegidos serán citados a audiencia pública en la que serán escuchados por la Sala Plena.

# Temade día

Reposa en la Corte Constitucional

# La decisión final sobre la libertad de Salvatore Mancuso

El alto tribunal tiene el expediente de una decisión crucial: el conflicto de competencias para determinar quién tiene la potestad sobre la libertad del exjefe paramilitar. Aunque algunos tribunales le han otorgado ese beneficio, la JEP se lo niega.

JHORDAN C. RODRÍGUEZ SANTIAGO DÍAZ GAMBOA

☑ @JhordanR11 Sdiazgam

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso no consigue salir de la cárcel. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) está en un limbo jurídico entre la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las cuales están divididas sobre cuál tiene el poder sobre la libertad de Mancuso. Aunque cada una ha emitido su respectiva decisión - Justicia y Paz otorgándole la libertad y la JEP negándosela-, la última palabra para destrabar ese conflicto la tiene la Sala Plena de la Corte Constitucional, cuya respuesta parece demorarse.

En las últimas dos semanas, las decisiones de estas jurisdicciones volvieron a chocar y dejaron en vilo el futuro del exjefe paramilitar. Por una parte, una nueva ventana se le abría a Mancuso, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la jueza Luz Marina Zamora, quien le había concedido la libertad, volver a estudiar el caso y tomar una decisión de fondo. Zamora había otorgado la libertad, pero había dicho que la orden solo cobraba validez cuando la Corte Constitucional se pronunciara sobre el conflicto jurisdiccional. Ahora, el Tribunal de Bogotá le decía que quedaba facultada para ordenar la libertad inmediata del excomandante de las AUC.

Sin embargo, una vez más la

tencia de todos los casos en contra de Mancuso, se metió en medio. La Jurisdicción dijo que el exjefe paramilitar tendría que seguir privado de la libertad porque el alto tribunal no ha resuelto el conflicto jurisdiccional. Además, respaldó su decisión diciendo que, aunque el excomandante de las AUC sea gestor de paz, eso no es motivo suficiente para que salga de prisión. Incluso, sustentó su decisión diciendo que hasta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que también tuvo en sus manos el caso este año, no tomó una decisión, aludiendo al proceso que está en la Corte Constitucional.

Justamente en alto tribunal, que según todas las jurisdicciones tendrá la última palabra en el caso de Mancuso, es donde no se sabe mucho del movimiento que ha tenido el proceso. El expediente de conflicto jurisdiccional está en el despacho de la magistrada Diana Constanza Fajardo desde abril de este año y en los casi tres meses que lleva en el alto tribunal sus mayores movidas fueron durante el primer mes. A finales de abril, el despacho de Fajardo ordenó pruebas a la JEP, la cual le allegó al alto tribunal más de 1.000 folios. De ahí en adelante no se ha tenido mayor información de los movimientos del proceso.

Este diario consultó a distintas fuentes dentro del alto tribunal, las cuales aseguraron que son varios los factores que han demorado que Fajardo pueda presentar alguna ponencia sobre el caso de Salvatore Mancuso. Principalmente, señalaron que son dos. JEP, que ha reclamado compe- La primera, que se han ido agre- de las AUC.



El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso volvió a Colombia el pasado 27 de febrero. / EFE/ Policía de Colombia

gando y acumulando expedientes a ese caso y "eso hace que los términos se corran", manifestaron las fuentes a este diario. La segunda, que al ser un caso tan complejo, en el que dos jurisdicciones especiales se disputan la competencia de un mismo compareciente, no se tiene jurisprudencia al respecto y hace que la togada tenga que ver qué ruta trazar.

Aun con todos estos elementos en mano, y el proceso para dirimir el conflicto de competencias entre la JEP y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en carpeta de la alta corte, un juzgado de ejecución de penas levantó el pasado viernes 5 de julio la medida de aseguramiento contra el exjefe paramilitar. Aunque con esta decisión se podría pensar que Mancuso saldría de las rejas, el tema va más allá, pues se deberá verificar a fondo que no sea requerido por otras autorida-

A finales de abril, el alto tribunal ordenó pruebas a la JEP, la cual le hizo llegar más de 1.000 folios sobre el caso del excomandante

des judiciales. De hecho, esa decisión señala que la libertad sería otorgada al excomandante de las AUC luego de resolver siete procesos acumulados en la Sala de Justicia y Paz, mientras que hay otros juzgados y tribunales en los que no está clara su situación jurí-

La JEP, además de haber negado la libertad a Mancuso, recordó que esa decisión también fue adoptada por el Tribunal Superior de Barranquilla, cuando en marzo pasado le cerró las puertas a su oportunidad de convertirse en gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, no es claro si la Jurisdicción tiene las facultades para ordenar la excarcelación de Mancuso, teniendo en cuenta que fue aceptado como punto de conexión entre la comandancia paramilitar y las Fuerzas Militares. Este diario consultó fuentes de la JEP para conocer si a los escritorios de sus magistrados habrían llegado conceptos para asumir la competencia del proceso o, en dado caso, pronunciarse sobre la libertad de Mancuso; sin embargo, al cierre de esta edición, a esa instancia de justicia transicional no había llegado ningún documento.

Para la defensa del exjefe paramilitar, "el escenario correcto es el de Justicia y Paz", pues, argumentan, ya se han acumulado fensas Unidas de Colombia.

todas las sentencias con medida de aseguramiento en su contra, y ya cumplió su tiempo de condena en Estados Unidos. Quienes conocen de cerca el proceso del exjefe de las Autodefensas, aseguran que, tras la decisión del juzgado de Ejecución de Penas, Mancuso podría quedar en libertad mientras la Corte Constitucional define la competencia de jurisdicciones. El Espectador consultó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para conocer si la boleta de libertad de Mancuso ya había llegado a sus oficinas, pero dijeron que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de una orden para que el exparamilitar salga de la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido.

Así las cosas, la libertad de Salvatore Mancuso está en la cancha de la Corte Constitucional, la cual sigue recolectando información. Mientras tanto, el excomandante paramilitar sigue a la espera de una decisión en firme, pues ya ha mencionado en repetidas ocasiones estar detenido de forma arbitraria, incluso enviando ese mensaje al presidente Petro. Todo está por definirse en un complejo escenario judicial que involucra juzgados, tribunales y jurisdicciones que se pelean por llevar el proceso contra el excomandante de las AutodeLUNES 8 DE JULIO DE 2024 / EL ESPECTADOR

## Argentina: "Mercosur está necesitando un 'shock' de adrenalina"

Diana Mondino, ministra argentina de Relaciones Exteriores, dijo que al Mercosur le falta "un shock de adrenalina" al comenzar este domingo la reunión de cancilleres del bloque en Asunción, la víspera de una cumbre presidencial marcada por la ausencia del argentino Javier Milei y la adhesión de Bolivia.

"Tenemos una mirada crítica sobre el presente del Mercosur y consideramos que su potencial como mercado ampliado y plataforma de relacionamiento con el mundo está altamente desaprovechado. El Mercosur está necesitando un shock de adrenalina", dijo Mondino en la reunión preparatoria.

Cuestionó que el bloque sudamericano, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y más recientemente Bolivia, no haya logrado en sus 33 años "facilitar el acceso a los grandes mercados extrazona" y promovió una actualización que contemple "nuevas modalidades de negociación, más flexibles".

Hoy se reunirán los presidentes de Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y José Raúl Mulino (Panamá), como invitado.

# nternacional



Un hombre en bicicleta celebra en París los resultados de las elecciones legislativas ondeando la bandera de Francia./EFE

Ha ganado la izquierda sin ser mayoría

# Francia, en un limbo que los obliga a negociar

El Nuevo Frente Popular, coalición de izquierda, ha ganado con poca ventaja las elecciones legislativas, aunque sí frena el ascenso de la ultraderecha liderada por Marine Le Pen y Jordan Bardella.



HUGO SANTIAGO CARO JIMÉNEZ

hcaro@elespectador.com 

No hay otro camino para las fuerzas políticas en Francia. La Agrupación Nacional (AN) de Jordan Bardella, que parecía estar listo para ser el nuevo primer ministro ante los resultados de la primera vuelta legislativa, ha quedado como la tercera fuerza polí- fundador del partido Francia rre de esta edición, el NFP con- partido Francia Insumisa.

tica por detrás del Nuevo Frente Popular (NFP), de izquierdas, que ganó las legislativas superando también a Juntos, la fuerza política de Emmanuel Macron.

"Agrupación Nacional está lejos de tener la mayoría absoluta que decían tener hace una semana. Para muchos es un descanso, un alivio. Con esta votación, una mayoría eligió algo diferente para el país. La derrota del presidente y de su coalición queda confirmada", expresó, victorioso, Jean-Luc Mélenchon,

Insumisa y cabeza de la coalición NFP, quien también dijo que la izquierda se enfocaría en cumplir su agenda y ejecutar sus propuestas, además de adelantarse a proponer su nombre como primer ministro en reemplazo de Gabriel Attal, quien, tras conocerse los resultados, anunció que hoy dejaría el cargo, aunque se mostró dispuesto a comandar el ejecutivo mientras se esclarece el enredo gubernamental en el que quedó Francia.

Pese a las aspiraciones de Mélenchon, el sistema semiparlamentario francés le obliga tanto a él como al presidente, Emmanuel Macron, a llegar a un consenso para el futuro inmediato de la política en Francia. "Macron, que sigue siendo presidente, nombraría a un primer ministro, pero Mélenchon no le reconoce el derecho a proponer un nombre. Esto crea alergia en todas las demás fuerzas. Debe haber una cohabitación entre todas las fuerzas políticas porque ninguna es mayoría. Sería más factible entre Macron v Mélenchon. Entre ambos lograrían 340 de 289 escaños necesarios para lograr una mayoría parlamentaria. Estarían supergobernando, pero no hay ninguna certeza de que esto se dé", explica Jairo Agudelo, analista y docente de la Universidad del Norte. Al cie-

seguía un estimado de 180 escaños, mientras que Juntos, de Macron, obtuvo 160 y las fuerzas de Le Pen solo 140. Agudelo destaca también que la fuerza de Mélenchon conseguiría una diferencia estimada que no sería suficiente para actuar por sí mismos, por lo que inevitablemente deben negociar. El mismo caso sucede con Emmanuel Macron. Aunque es él quien propone el nombre de un primer ministro, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de tumbar ese nombre, por lo que, sin una mayoría clara para ninguna de las partes, nadie tiene la capacidad para actuar solo por sus intereses.

Sobre el porqué del revés en el rumbo de las elecciones, el profesor Agudelo lo liga ampliamente al resultado de Reino Unido durante la semana, donde los laboristas derrotaron a los conservadores. "Estos resultados demuestran que el pueblo francés tenía terror a que se repitiera lo de la primera ronda y obtuviera

La derrota del presidente y de su coalición queda confirmada. Una vez más, la izquierda salvó la República".

Jean-Luc Mélenchon, fundador del

mayoría absoluta AN. Fue una estrategia antiextrema derecha. Si se analizan los términos de la campaña de esta semana, fueron los mismos antinazis de los años 30. Ahora deben afrontar el problema de hacer gobierno", explica Agudelo, quien reconoce que Macron lideró el llamado a hacer un frente común contra la ultraderecha de Le Pen y lo estratégico que resultó adelantar las eleccionesy disolver el parlamento. "Fue un acto de gran coraje, le fue bien pero parecía todo lo contrario. Habiendo tomado esa decisión y habiendo visto un rumbo hostil, no le quedaba más alternativa que convocar a la gran resistencia que se dio", continúa y resalta que, aunque Mélenchon no es un líder político dado a las alianzas, para esta segunda vuelta permitió reducir el número de candidatos para evitar una erosión de votos que favoreciera a las fuerzas de Le Pen, algo similar a lo que hicieron las fuerzas de Macron.

Ahora solo queda acercar posiciones. Ceder ya le sirvió a Mélenchon para frenar a AN, pero se ha recargado en su posición firme y ha comenzado a hacer exigencias con la ligera ventaja de escaños que tiene. Entre ellas, ha pedido que el nuevo primer ministro debe ser una persona de izquierda que haga cumplir el programa del NFP "por decreto". Sin embargo, la situación tiende a enredarse más, porque ese programa tiene como bandera derogar la reforma pensional que aprobó en 2023 el gobierno de Macron, que a la postre le costó gran parte de su capital político; así como bloquear los precios de algunos productos y aumentar el salario mínimo. Sumado a todo esto, Macron ya había avisado la semana que la estrategia para bloquear las fuerzas de Le Pen y Bardella no significaba una disposición para gobernar con Mélenchon. "Retirarse hoy para favorecer a candidatos de izquierda contra Agrupación Nacional no significa gobernar mañana con la Francia Insumisa", dijo Macron durante un consejo de ministros. Y Attal, que venía como primer ministro, fue más enfático: "Retirarse no significa reunirse. No hay ni habrá nunca una alianza con la Francia Insumisa".

Ambas facciones han dejado ver sus posiciones, pero mientras tanto Francia está a pocas semanas de recibir los Juegos Olímpicos en lo que Attal describió como recibir "al mundo entero". Cabe esperar si esa presión hará que cedan en sus postulados y, como dice el profesor Agudelo, lleguen a acuerdos para coexistir.

EE 4 /

## Márquez dijo que se está ampliando la administración de recursos

La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que desde el Gobierno se está trabajando por abrir los espacios de inversión de lo público en los territorios que han sido tradicionalmente excluidos. De hecho, advirtió que esa es una de las principales tareas que pidió ejecutar el presidente Gustavo Petro. "Siempre la administración de los recursos se ha quedado en sectores de privilegio, y nosotros estamos impulsando que los recursos públicos sean administrados también por las comunidades, por los sectores populares", enfatizó la vicepresidenta.

Márquez realizó este pronunciamiento

desde el encuentro empresarial del Foro Económico Negro Global, donde participó durante este fin de semana en nombre de Colombia. El evento se realizó en Nueva Orleans, Estados Unidos.

La vicepresidenta también aprovechó ese escenario para invitar al sector privado extranjero a que invierta en Colombia. Francia Márquez precisó que el Gobierno busca que el dinero público también lo manejen las comunidades.

# Política



LAURA C. PERALTA G.

#### ¿El país entrará en una asamblea constituyente en lo que resta del Gobierno?

Yo descarto que el presidente autoritariamente imponga una constituyente, ese no es el talante de Gustavo Petro. Siento que en marzo, cuando se hundió la reforma a la salud, Petro sintió que el pueblo tenía la necesidad de hacer ese proyecto por otra vía, obviamente una democrática. Por eso, el presidente ha invitado a la gente a autoconvocarse para que a través de un mecanismo de participación ciudadano, democrático, intente armar una constituyente para hacer las reformas que el Congreso ha negado por intereses de legisladores financiados por grupos económicos.

#### ¿Habría otra vía?

Puede ser un proyecto de ley por iniciativa popular que implique la recolección de firmas para convocar a un referendo, siempre y cuando también lo apruebe el Congreso.

#### ¿Le ve futuro al acuerdo nacional luego de que el presidente Gustavo Petro lo declaró desahuciado?

El Acuerdo de Paz que se firmó entre el Estado y las FARC contempla ese acuerdo nacional, pero nunca se ha podido hacer. El nombramiento del doctor Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior es un puente que se le tiende a esa clase política con la que hay que hacer el acuerdo. Siento que su llegada ha caído bien, porque es una persona que dialoga con todos los sectores, con todos los partidos, y cuantos más puentes haya entre ese sector y el Gobierno pues más cerca vamos a estar del acuerdo.

#### ¿Qué lectura tiene del ajuste al gabinete ministerial?

El presidente no está improvisando porque, por lo menos, en las carteras de Transporte y de Agricultura ha designado a viceministros que vienen haciendo la curva de aprendizaje desde el comienzo, tienen un ritmo de trabajo y ya tienen en su cabeza la institución. Yo, por ejemplo, que llegué nuevo a Prosperidad Social, puedo dar fe de que tener el mapa de una institución tan grande en la cabeza cuesta meses.

## ¿Se está rodeando de gente más afín al petrismo?

No sé si esto sea una infidencia, pero algo que la gente no sabe es que los viceministros los ha nombrado lentas, salvo que yo me quiera saltar todas las normas, cree empresas fantasma y les entregue la plata elespectador.com.

Aseguró que no habrá reelección

# "Descarto que el presidente autoritariamente imponga una constituyente": Bolívar



Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, es muy cercano al presidente Gustavo Petro. / José Vargas

el presidente. A veces les ha dado participación a otros partidos en los ministerios, pero siempre ha abogado por su derecho de nombrar a los viceministros, que son personas de sus entrañas y quienes interpretamos mejor la lectura que él tiene del país.

#### ¿La baja ejecución tuvo algo que ver con los cambios de ministros?

No. Transporte tiene buena ejecución; de pronto la de Agricultura está baja, pero no tuvo nada que ver, porque ya se sabe que la ejecución va a aumentar y se va a disparar mucho en este segundo semestre. Ha sido más porque el presidente siente que hay personas que no interpretan su programa de Gobierno, que empiezan a hacer su propia agenda, sus propios compromisos por fuera, y eso lo ha molestado un poco.

#### Pero la ejecución no es la mejor...

Yo he sido crítico e incluso desde el Congreso miraba las cifras de ejecución. Pero, ya estando dentro de las entidades, uno se da cuenta de que este es un Estado diseñado para que todas las cosas marchen lentas, salvo que yo me quiera saltar todas las normas, cree empresas fantasma y les entregue la plata a los amigos, como lo hizo Olmedo López en la UNGRD. El equipo que yo conozco y con el que estoy compartiendo desde hace tres meses prefiere que le digan que es mal ejecutor a entregarles la plata a los corruptos. Cuando el régimen de corrupción gobierna esa plata rueda rapidito.

#### ¿Cómo está la ejecución del DPS?

Recibí una ejecución del 3 % y ya llevamos cerca del 15 %. No es lo que se requeriría para mitad de año, pues ya deberíamos estar en un 45 %, pero ya hicimos todos los estudios y tenemos el camino para ejecutar con transparencia y para que al final de año no nos sobre plata. Estoy seguro de que mi ejecución estará por encima del 95 %.

## ¿Lo mismo se verá en las otras entidades?

Encuentre la entrevista completa y en video con Gustavo Bolívar en la versión digital de El Espectador: www. elespectador.com.

Sí, el llamado es a que gastemos la plata, que salgamos a hacer obras. Pero hay quienes dicen que prefieren que les digan ineptos a que los llamen corruptos, y ahí el presidente dice que debemos ser más audaces, atrevidos, dentro de todos los cánones de transparencia. Nos invita a que trabajemos más rápido, pero el Estado no está diseñado para que uno trabaje rápido.

#### En el último consejo de ministros se trabajó en el informe que el presidente Petro le entregará al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué dice ese documento?

Vamos a ir a las Naciones Unidas con dos objetivos: el primero es rendir un informe de los avances del país en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y el segundo es que el presidente dirá cómo el Estado está incumpliendo el Acuerdo de Paz desde los tres frentes en que se debe cumplir. Desde el Legislativo hay un rezago normativo muy grande, no se han hecho las reformas que pide el acuerdo y, desde lo operativo, hay unas normas jurídicas que no se han sacado.

#### ¿Es el único asunto en el que el presidente enfatizará?

La reforma agraria también va lenta, aunque el presidente ha acelerado bastante, pues en el gobierno de (Iván) Duque solo se entregaron 13.000 hectáreas de las tres millones que deben entregarse. A ese ritmo, se necesitarían 50 años, mientras que Petro va llegando a las 200.000 hectáreas. Estoy seguro de que vamos a alcanzar el millón. Petro hará un llamado de atención, pues el acuerdo va a cumplir ocho años y ya deberíamos tener una implementación superior al 60 %.

#### ¿El Gobierno insistirá en acabar la Procuraduría?

Lo que pasa es que a los entes de control hay que despolitizarlos. Pasó con la Fiscalía de este señor que acaba de salir (Francisco Barbosa), pasa con la Procuraduría, que es un ente que no puede manejarse con sesgos políticos. Lo que vemos es que el trato que le dieron a Duque es diferente al de Petro, quien si llega a tener un procurador cercano seguramente le dará mejor trato que a otro presidente de derecha, y eso no puede pasar. No puede ser que los entes de control se la rebajen a unos, pero se la claven a otros.

#### ¿Cree que hay persecución, como lo ha dicho Petro?

No tanto persecución, sino una intromisión en temas que son de Estado y donde el presidente tiene unas potestades, pues para eso lo eligieron más de 11 millones de personas, y no una persona que fue elegida desde un escritorio y trata de obstaculizar, incluso, las reformas. Uno sabe que les está haciendo el juego a otros sectores y eso es inadmisible. Petro se defiende cuando le toca, pero aceptamos que hay intervenciones de los entes de control que son acertadas y oportunas.

## ¿Este Gobierno busca la reelección del presidente Petro?

El de la reelección es otro fantasma, porque dicen que él supuestamente se quiere reelegir, que se quiere perpetuar. Él ha dicho que no. El presidente ha dicho en todos los escenarios que no es un adicto al poder, porque los adictos al poder son los que lo están criticando, como en el caso de (el expresidente Álvaro) Uribe, que se quiso quedar tres periodos.

## ¿Ve viable que el progresismo sea reelegido en 2026?

Suenan unos candidatos, pero nadie ha oficializado nada, Veo que dentro del Pacto Histórico ya se perfilan algunos candidatos, aunque no veo a uno que tenga una preferencia entre las mayorías. Además, el presidente nos dijo que antes de pensar en eso tenemos que hacer un buen Gobierno para tener qué proponerle a la gente.

## "El futuro preocupa a diferencia del optimismo del Gobierno": Uribe

El expresidente Álvaro Uribe, quien cada vez es más crítico con el gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró este domingo que la situación de la deuda pública debería ser analizada para evitar que se presente un golpe adicional a la economía nacional.

El exmandatario dijo que el

endeudamiento del país debe, a su juicio, despertar alertas.

Además, recordó que cuando se tramitó el último cupo de endeudamiento en el cierre de la anterior legislatura se habló de la posibilidad de que el país entrara en default. Dijo que "en 2022, la deuda neta del Gobierno nacional central estaba en 45,1

% del PIB; en 2010, en 37 %; en 2018, en 46,3 %; en 2022, por razones de pandemia, estaba en 57,9 %; y, actualmente, sin incluir la nueva ley, en 55,3 %". Pero no citó la fuente de sus cifras.

"El futuro preocupa, a diferencia del optimismo del Gobierno", enfatizó el líder del opositor Centro Democrático.

El Ejecutivo busca alternativas para este proceso

# Comienzan los contactos para revivir el acuerdo nacional

El presidente Petro instruyó al ministro Cristo para tender los puentes. Los expresidentes son claves en un proceso en el que también se busca incluir al empresariado. Piden más apertura.

#### REDACCIÓN POLÍTICA

Desde esta semana, con la autorización expresa del presidente Gustavo Petro, se comenzarán a tender los puentes con todos los sectores con los que el Gobierno quiere intentar revivir el denominado acuerdo nacional, el cual podría derivar en una asamblea nacional constituyente.

La tarea la comenzará a desarrollar el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien desde primera hora de este lunes enviará mensajes y pedirá espacios de diálogo con voceros de los sectores de oposición, empresarios y otros más que son determinantes en la institucionalidad del país.

"Vamos a hablar con todos los sectores, vamos a escucharnos. Hay muchas diferencias, hay profundas diferencias, pero, y yo no me resigno como colombiano, no podemos aceptar que definitivamente en Colombia se volvió imposible llegar a un acuerdo sobre algo. Eso le hace un daño inmenso a la sociedad y es lo que ha frenado las posibilidades de desarrollo de Colombia", le dijo Cristo a **El Espectador**.

En esta búsqueda de consensos son claves los expresidentes. Por eso, también se quiere que los exmandatarios más críticos, como Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y en cierta medida César Gaviria, y los menos confrontacionales, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, ayuden a construir los puentes que el gobierno de Petro quiere tender para lograr consensos con todos los sectores.

"Con el expresidente Gaviria hace tiempo no hablo, pero en la búsqueda de este acuerdo nacional, una vez me posesione, voy a buscarlo para tener una conversación sobre los temas de la agenda de reformas institucionales y de la posibilidad de construir un acuerdo para convocar una constituyente", precisó el ministro del Interior, quien ha mantenido duras confrontaciones políticas con el exmandatario liberal por el manejo de esa colectividad.



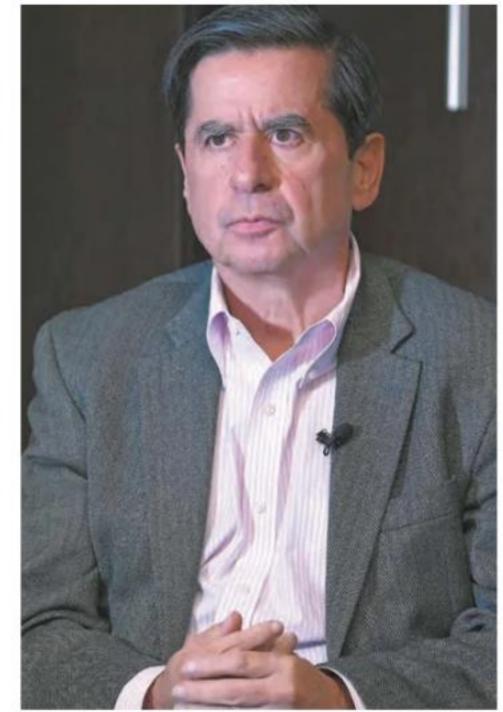

El presidente Gustavo Petro le encomendó los acercamientos al ministro Juan Fernando Cristo. / Cortesía

Uribe, Duque y Pastrana se han mostrado críticos de la propuesta del acuerdo nacional y de encaminar el país hacia una constituyente, mientras que Santos y Samper han estado más prestos a abrir ese tipo de diálogos, aunque los primeros ya se oponen a la asamblea constituyente. Y aún no es clara la postura de Gaviria.

Entre tanto, las voces de la izquierda que apoyan la búsqueda de un acuerdo nacional están creciendo y, por lo mismo, hace un par de días comenzó una serie de diálogos entre los integrantes de este sector para promover el proceso.

Una de esas figuras, que ya salió a abogar por la construcción de puentes con diversas tendencias ideológicas, es la del representante David Racero, quien dijo que el país debe comenzar a analizar cómo desarrollar un método que facilite los acercamientos, y precisó: "Me sumo

a esta oportunidad de entablar diálogos para el acuerdo nacional y especialmente a construir y consolidar una hoja de ruta con método. Así lo he planteado constantemente en el pasado y así lo reafirmamos".

El pronunciamiento del legislador se da en respuesta a un mensaje encaminado en el mismo sentido que emitió el senador Iván Cepeda, también afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro y una de las personas que más ha insistido recientemente en abrir esos diálogos. "Abramos el diálogo, bus-

Interior, Juan
Fernando Cristo,
comienza desde este
lunes a buscar los
canales de diálogo
que encomendó el
presidente Petro.

quemos la concertación, y luego veremos la forma legal y política para darle cumplimiento. Pero en Colombia, tierra del culto a las formas jurídicas, para algunos la discusión es al contrario: primero la forma y luego el contenido. A mijuicio, lo importante es que el acuerdo nacional y la paz vuelven a estar en el primer plano del debate democrático", enfatizó Cepeda.

Pero, en medio de todo esto. la tarea política no será fácil de desempeñar en la medida en que hay voces que ya se oponen con fuerza a abrir estos espacios por el temor que da ver encamino al país hacia una asamblea nacional constituyente. Una de ellas es la del expresidente Duque, quien advirtió que esa sería la vía para que Petro busque la reelección. Iván Name (Alianza Verde), saliente presidente del Senado, se pronunció en el mismo sentido. Habrá que ver cómo avanzan los acercamientos.

# Santos le quitó apoyo a propuesta del Gobierno

A través de su cuenta de X, el expresidente Juan Manuel Santos se pronunció acerca de la constituyente que se ha gestado desde la Casa de Nariño y que se ha convertido en el tema del momento. De acuerdo con el exmandatario, "en este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar una constituyente es lo que menos necesitamos".

Para Santos, esa propuesta del presidente Gustavo Petro es "inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida". Señaló, además, que no existen "tiempos, ni los votos, ni los argumentos" para que una constituyente avance y pueda ser una realidad.

El expresidente, quien en repetidas ocasiones ha mencionado no estar de acuerdo con la idea de convocar esta figura, también dejó en el aire una pregunta: "¿Qué de la Constitución del 91 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar?".

Hace una semana, el presidente Petro y el nobel de Paz sostuvieron una reunión, la cual estuvo aplazada por varios meses. Aunque en ese encuentro se trató el tema de la propuesta constituyente, el eje central fue sobre el Acuerdo de Paz. No obstante, fuentes le confirmaron a este diario que Santos volvió a mencionar que su principal legado como mandatario (la firma de los acuerdos de La Habana) no puede ser usado con fines constituyentes, así Petro y varios de sus alfiles insistan en que sí abre esa vía.

Santos también se refirió al reciente nombramiento de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior, un cargo que Cristo ya había ocupado durante la administración del nobel de Paz, más precisamente entre el 7 de agosto de 2014 y el 25 de mayo de 2017. "Fue un buen ministro del Interior en mi gobierno y ojalá le vaya bien en su nueva responsabilidad para que al país le vaya bien", apuntó el exmandatario.

Y agregó: "Él, así como otros de mis exfuncionarios que han sido destacados con posiciones importantes, han sido escogidos por sus cualidades, por sus capacidades personales y no en representación del santismo, porque el santismo no existe. Yo me retiré de la política activa, no me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo ni tendré cuotas en el gobierno".

Enuntercer mensaje, el exmandatario le dijo tanto al nuevo titular de la cartera política como al presidente Petro que se dediquen a implementar el Acuerdo de Paz. "Como se lo va a pedir la comunidad internacional al presidente Petro en el Consejo de Seguridad esta semana en Nueva York. Eso sería un muy buen programa de gobierno para estos dos años que le quedan, pues no requiere de reformas constitucionales", concluyó el expresidente.

## Tarifas de energía empezarán a bajar

El Gobierno nacional avanza en las gestiones para lograr materializar los beneficios en tarifas de energía eléctrica de los usuarios más vulnerables.

Por ello realiza acciones en materia de política pública y regulatoria a cargo del Ministerio de Minas y Energía y regulatoria y de la CREG, respectivamente,

que tendrán un impacto escalonado en la disminución tarifaria para los usuarios de las áreas especiales del país y en la costa Caribe.

Para ello, el Ministerio expidió la Resolución n.º 40225, en la que se define los lineamientos para ajustar la regulación de la renegociación y disminución de precios de contratos de energía v titularización de la deuda de opción de tarifaria, entre otros.

Ya el Gobierno anunció algunas fechas para dichas reducciones en la costa Caribe. Afina disminuirá su tarifa un 4,4 % a partir del 5 de julio y Air-e las bajará en un 4 % a partir del 15 de julio.

disminuirá su tarifa un 4,4 % a partir del 5 de julio y Air-e las bajará en un 4 % a partir del 15 de julio.

# Negocios

El sector pide ayuda para sustituir las importaciones

# El maíz y la seguridad alimentaria: ¿una apuesta que quedó en el discurso?

Maíz y soya son la principal fuente de alimento para los animales, y el primero también es uno de los productos que más consumen los colombianos. Lo que pase con este renglón del agro tiene grandes consecuencias para la alimentación. ¿Qué está pasando en el sector?



MARIA CAMILA RAMIREZ CAÑÓN

mcramirez@elespectador.com 

Desde la campaña y principios del gobierno de Gustavo Petro se hablaba de la importancia del maíz para la seguridad alimentaria. "Estamos importando maíz, que nosotros podemos cultivar; para producirlo necesitaríamos un millón de hectáreas y, por ende, una reforma agraria", dijo el presidente en octubre de 2022.

Casi dos años han pasado y "el Gobierno se ha quedado corto" porque "no hemos visto medidas o acciones que estén enfocadas en hacer que el maíz sea el producto estrella", asegura Henry Vanegas, gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce).

Este es un producto con un amplio potencial en el país porque están dadas las condiciones del suelo para su producción, además de tener un alto protagonismo en la seguridad alimentaria. Hace parte de la dieta de los colombianos no solo por su consumo directo o por ser base de varios alimentos (la arepa, por ejemplo), sino porque es la base de sustento de varias proteínas animales, como el pollo, la res y el cerdo.

Actualmente, la demanda nacional es de 8,5 millones de toneladas de maíz anuales, según Fenalce. De estas, 1,8 millones son de producción nacional y lo demás se importa. "El consumo per cápita es de 170 kg por persona al año: no hay ningún otro producto agroalimenticio que

llegue, al menos, a la mitad de estas cifras", sostiene Vanegas.

#### Una producción que se reduce

Pese a esto, el gremio afirma que hay una alerta en el sector, pues el potencial de este cultivo se ha quedado en buenos deseos. En el primer semestre del año, incluso, se han reducido las hectáreas sembradas, como demuestran las cifras:

Cayó el maíz amarillo tecnificado en 24 %, pasando de 63.864 hectáreas a 48.567.

Bajó en 34 % el maíz blanco tecnificado, de 42.871 hectáreas a 28.422.

La soya disminuyó en el 14 %, en comparación con el mismo periodo de 2023, pasó de 75.000 hectáreas a 64.395 hectáreas.

Dicha reducción se dio, principalmente, en el Valle del Cauca. Tolima, Huila y Meta, que era donde se esperaba que habría mayor aumento en el área de siembra.

Uno de los productores que tomó la decisión de cultivar menos maiz fue Mario Torres, de Aguachica (Cesar), quien viene de una familia de tradición arrocera, aunque decidió dedicarse al maíz durante 20 años. Hace una década sembraba unas 650 hectáreas, pero ahora se mantiene

En el mrimer semestre de 2024 cayó el maíz amarillo tecnificado en 24 % (pasó de 63.864 hectáreas a 48.567) y el maíz blanco tecnificado alrededor de las 320 en el primer semestre y 100 a 120 en el segundo. "Con este invierno será difícil trabajar con el maíz porque si no se le baja la humedad, se daña. Entonces sabemos que los rendimientos van a ser bajos. Trataré de cubrir los costos de producción para este semestre y esperar que quede alguito de ganancia. La situación es muy difícil y casi no hay centros de secamiento ni tratamiento de los granos", explica Torres.

#### Las dificultades para producir maiz y soya

Que los cultivadores decidan sembrar menos maíz no es fortuito. La infraestructura, competitividad y los precios son el centro de los reclamos del sector. Estos dos productos son los principales insumos requeridos para la alimentación de los animales, pues el primero aporta la energía de los carbohidratos y el segundo, proteina.

Fenalce destaca que para crecer de forma sostenible se necesita infraestructura productiva, que consiste en secamiento y almacenamiento, pues permiten que el producto esté en las condiciones que requiere la industria.

"Lo más importante es el secamiento, que podamos contar con esos bienes públicos que son un gran apoyo para crecer de manera sostenida en el tiempo", destaca Vanegas.

En este frente, el Gobierno asegura haber entregado recursos a los productores de maíz por un valor de \$639.280 millones a través de crédito de fomento, de los cuales 39 % se dirigió a pequeños y medianos productores.

Como apoyo adicional, se les destinó para el cultivo del maíz, a través del Incentivo a la Capide \$10.000 millones. El Ministerio de Agricultura expresa que así busca estimular las inversiones de capitalización en el campo para realizar nuevos proyectos encaminados a mejorar la competitividad, sostenibilidad y modernización de la actividad agropecuaria, como riego y drenaje, mejoramiento de suelos, infraestructura, maquinaria y equipos.

Además, en marzo de este año, la saliente ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, firmó un proyecto que dará vida a la fábrica doble propósito de secado de maiz y hojuela de maiz en Ciénaga de Oro, con una inversión de \$37.000 millones para impulsar la producción del grano en Córdoba v Sucre.

Por otro lado está el reto histórico de ser competitivos frente

busca que haya mecanismos de compensación que se asemejen a los subsidios que tienen los agricultores en Estados Unidos, principal lugar de origen de este alimento. Otras alternativas son las compensaciones relacionadas con la volatilidad del mercado, coberturas de precio internacional, medidas de aseguramiento, instrumentos para el manejo del riesgo para crear condiciones de igualdad y proteger la inversión del productor local.

Hay otra dificultad relacionada con dicho aspecto, se trata de la falta de estándares de calidad para la entrada del producto. Si en el país se produce maíz de grado uno (máxima calidad) para consumo humano, Fenalce considera que es aceptable que se importe uno de grado dos (menos talización Rural (ICR), un valor a las importaciones. El gremio calidad) para el consumo animal,



#### **En cifras**

144.123 4,2 %

empleos generó el maíz en el primer semestre de 2024, un 35 % más que en el mismo periodo del año anterior, según Fenalce.

aumentaron las hectáreas sembradas de maiz en 2023 frente a 2022, de acuerdo con datos de la UPRA.

6,5 %

creció la producción de maíz y el rendimiento bajó en -1,2 % en 2023, frente al año anterior, según la UPRA.

14,1 %

aumentó la producción de soya y el rendimiento bajó en -7,2 % en 2023, frente a 2022, destacan cifras de la UPRA.

71,6 %

aumentaron las hectáreas sembradas de soya en 2023 frente a 2022, de acuerdo con datos de la UPRA.

# en el mundo digital JUAN CARLOS GÓMEZ J. el futuro de la libertad de este es un asunto que no se



El maíz es uno de los alimentos más presentes en la dieta de los colombianos. / Getty Images

El maíz tuvo una baja de US\$46,2 millones CIF (-24,8 %) respecto al mismo mes del

toneladas, 6,8 % más que en abril de 2024 frente

año anterior. Mientras que ingresaron 38.247

al mismo periodo de 2023, según la UPRA.

pero no se deben permitir calidades inferiores (grados tres, cuatro y cinco).

La razón es que si no hay un filtro a la materia prima, como sucede ahora, el ingreso ilimitado de producto de mala calidad hace que baje el precio del maíz y los productores locales queden en condiciones de desventaja.

"Nosotros creemos que si se dan las condiciones de igualdad, eso estimulará al productor local para que siga sembrando y se puede lograr que la producción de comida vuelva a ser un

buen negocio", resalta el gerente gremial.

Finalmente, la fluctuación de los precios es lo que más golpea la producción de soya. Este era un cultivo que venía creciendo muy bien, pero hubo una caída de precios en el mercado internacional que también afectó el nacional. Y la reducción de la tasa de cambio frente al dólar el año pasado puso en ventaja las importaciones.

Las volatilidades en los mercados llevaron a que, en el caso del maíz, haya personas que el año pasado optaron por almacenar el grano a la espera de una mejoría en el precio. Pero al final hubo una caída debido a los buenos rendimientos que hubo en Estados Unidos y Brasil, relata el maicero Torres. Los datos muestran la realidad

de los precios: las importaciones representan menos cantidad de dólares, pero mayor número de toneladas. El maíz tuvo una baja de US\$46,2 millones CIF, lo que representó una reducción del 24,8 % respecto al mismo mes del año anterior. Mientras que ingresaron 38.247 toneladas, equivalentes al 6,8 % de aumento en abril de 2024 frente al mismo periodo de 2023, de acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

#### Un proyecto posible

Para Vanegas, es claro que, si el de Fenalce.

Gobierno tiene una buena intención, es posible implementar las medidas necesarias y revisar y ajustar (no necesariamente renegociar) el TLC para proteger la producción local.

Las cuentas de Fenalce apuntan a que el país necesita medio millón de hectáreas produciendo entre siete y ocho toneladas cada una, dos veces al año. Argumentan que no es una meta difícil de lograr, pero que es fundamental el apovo estatal.

"Si en realidad Colombia quiere convertirse en una potencia productora de alimentos y si queremos dinamizar la economía desde los territorios, el provecto de país tiene que pensarse en soya y maíz. Hay que fomentar la producción local en lugar de la importación", finaliza el gerente

# La censura



La cuestión más crítica para expresión es el grado de control que el Estado pueda imponer en el mundo digital. Naturalmente, plantea en países como China, Rusia, Turquía y la India. Lo grave es que la censura como solución se expanda a otras naciones al mismo ritmo que lo hace el extremismo en el mundo.

La toma del capitolio en EE. UU. en enero de 2021, aparte de la tragedia que significó para la democracia de ese país, prendió la alarma acerca del alcance inmediato de las redes sociales para incitar a la violencia, lo que ocasionó que Twitter cancelara la cuenta del entonces presidente Donald Trump. Como reacción, el Congreso estatal de Florida, controlado por los republicanos, expidió una ley para prohibir que las grandes plataformas digitales tomaran decisiones en tal sentido. Dicha ley fue suspendida por una autoridad judicial bajo la consideración de que se violaba la Primera Enmienda (libertad de expresión).

Paralelamente, la legislatura de Texas expidió una ley que prohibía que las redes sociales eliminaran o censuraran contenidos emitidos por sus usuarios, salvo temáticas específicas. Esta norma también fue suspendida judicialmente por la misma razón. En ambos casos Meta (Facebook) y YouTube (Google) a través de sus gremios se opusieron a esas leyes estatales.

Por tratarse de un tema de trascendencia constitucional, las dos resoluciones judiciales llegaron a conocimiento de la Corte Suprema de EE. UU., que se pronunció la semana pasada. Después de un profundo análisis, la decisión unánime fue neutra. El asunto debe volver al conocimiento de las autoridades judiciales con el fin de que reconsideren sus decisiones, teniendo en cuenta la preminencia de la libertad de expresión y la discrecionalidad editorial de la que goza la prensa tradicional.

La problemática está muy lejos de ser resuelta. El software que utilizan las plataformas digitales constituye de por sí un filtro a los contenidos a los cuales pueden acceder los usuarios y una talanquera a su difusión, todo lo cual será mucho más complejo con las herramientas de la inteligencia artificial v la infinitud de la información.



3 DE AGOSTO, 8 P.M. 4 DE AGOSTO, 5 P.M. TEATRO MAYOR

#### Orquesta Filarmónica de Bogotá y Orquesta Aragón de Cuba 'Arag Cele 'Aragón Filarmónico' Celebración del Cumpleaños de Bogotá Archivo de la agrupación ALIADO TRANSVERSAL COCESTOR PRIVADO Tuboleta ( Filarmónica de Bogota DISTRITAL DE LAS ARTES BOGOTA WWW.TEATROMAYOR.ORG Bancolombia EL ESPECTADOR



Segunda entrega

# Volver 400 años en la historia y otras alternativas para

Un tercio del arroz que se cosechó en el país durante 2022 venía del Casanare, el departamento con la mayor cantidad de área sembrada de este cultivo. Pese al éxito en estas cifras, conservacionistas, académicos y el mismo gremio arrocero buscan soluciones para disminuir los impactos ambientales y culturales que está causando en la región.



CÉSAR GIRALDO ZULUAGA cgiraldo@

elespectador.com

En la pared de una de las casas que hay sobre el pequeño malecón de San Luis de Palenque (Casanare), a orillas del río Pauto, se ve una pintura que retrata a un hombre adulto, con camisa arremangada y el típico sombrero llanero, atravesando, junto a un caballo, un ancho río que les cubre más de la mitad del cuerpo. Más tarde, el protagonista de la obra de la que también hay fotos y varios videos en internet- explica que esta es una actividad normal para un llanero como él.

Seudiel Gualteros, de 56 años, es conocido en este municipio -el segundo con la mayor cantidad de hectáreas sembrada en arroz del departamento- como el Gran Llanerazo, apodo que se ganó hace 20 años, tras ganar un reality que llevaba el mismo nombre. Lo de cruzar ríos acompañado de caballos o ganado, colear reses y torear fueron destrezas que aprendió trabajando en Guanapalo, hatoganadero que fundaron los jesuitas hace más de 400 años en estastierras, donde Gualteros trabajó durante su juventud.

La pintura a orillas del Pauto, y el rancho-museo que fundó en 2007, que no podría llamarse de otra forma que no fuera El Llanerazo, son algunas de las prácticas que han encontrado los llaneros para resistir al acelerado avance de los cultivos de arroz en la región, que amenazan con hacer desaparecer su cultura.

Gualteros no es el único con este temor. Sofía Rincón, bióloga y coordinadora ecorregional de Orinoquia de WWF Colombia, señala que entre los desafíos que han identificado esta y otras organizaciones que trabajan en el Casanare está el hecho de que "esta ganadería está siendo sustituida por sistemas productivos más intensivos, precisamente por lo que pueden representar algún tipo de beneficio económico en el corto plazo, pero que en el mediano o largo plazo generan una degradación en el ecosistema", como contamos en el texto anterior.

Para el Gran Llanerazo hay dos factores que podrían explicar esta transformación ambiental y cultural. El primero es un cambio generacional que empezó hace unos 20 años, con la muerte de los dueños de los hatos ganaderos. Los herederos, jóvenes que accedieron a educación universitaria en las ciudades, habrían decidido, por varias razones, no continuar con las actividades tradicionales de estos terrenos, supone Gualteros.

La segunda razón es más fácil de entender: el dinero. Los productores de arroz, la mayoría de ellos arrendatarios, pagan hasta \$600.000 por cada hectárea que el propietario de una finca les permite cultivar. Si este valor se multiplica por 200 hectáreas, que puede ser el área promedio de los terrenos del Casanare, la suma total se hace más llamativa de lo que podrían recibir las personas por el ganado. Según Laura Miranda Cortés, ecóloga y directora de la Fundación Cunaguaro, "el arroz se ha convertido en el dinero fácil de la región", pues los propietarios no tienen que hacer nada para recibir altas sumas de

El problema, continúa Rincón, es que no solo se está perdiendo la cultura llanera, sino que también está desapareciendo una actividad productiva que lleva más de cuatro siglos adaptada a las características de las sabanas inundables del Casanare y podría significar una oportunidad para conservar la biodiversidad del departamento, cuya principal amenaza es el cambio no sostenible del uso del suelo.

"Esta es una ganadería que nosotros llamamos de conservación-producción; de hecho le decimos sui generis, porque no se puede equiparar a la que se desarrolla en el resto del país. Es una ganadería que se mueve en las sabanas inundables de acuerdo con las dinámicas hídricas, se alimenta de los pastos naturales y convive con la fauna silvestre", apunta la bióloga de WWF. Los más de 400 años de historia de esta actividad productiva son una buena referencia de que ha cohabitado con las dinámicas particulares del ecosistema y puede convivir con él, dice Rincón.

En El Llanerazo, donde todavía cruza el río Pauto con uno de sus caballos para asombrar a los visitantes, guía recorridos por la sabana y entona joropos mientras rasga un tiple, Gualteros asegura que "mantener los hatos parados" es la principal medida que pueden implementar para disminuir los impactos ambientales que tienen los monocultivos de arroz.

#### Tecnología, regulación y mercado, otras opciones

En las afueras de Aguazul, uno de los municipios del Casanare donde se establecieron los primeros cultivos comerciales de arroz hace casi 30 años, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) avanza en la construcción del centro experimental La las sabanas inundables.



La ganadería podría ayudar a conservar la biodiversidad en la Orinoquia. / Terumoto Fukuda

Primavera. El principal objetivo de este espacio es fortalecer los procesos de investigación "que ayuden a la sostenibilidad del cultivo, la reducción del impacto ambiental y el incremento de la productividad", explica José Ómar Ospina, biólogo y parte del equipo de investigadores de la Federación.

En el terreno donde funciona La Primavera hay parcelas con cultivos de arroz de donde esperan generar variedades adaptadas a las condiciones del Casanare. Con esto buscan entregarles una mejor semilla a los agricultores, que "se enferme menos,

Se prevé que el país aumente la producción de este cereal para cubrir la demanda de los próximos años. La tecnología podría ser clave para reducir el impacto de estos cultivos en

requiera menor aplicación de agroquímicos y así dé una mayor rentabilidad económica a los productores", agrega Ospina.

La idea también, añade el investigador, es que los productores tomen decisiones basadas en los estudios que adelanta la Federación. Uno de los ejemplos, dice, puede ser en la aplicación de agroquímicos, como pesticidas, insecticidas, fungicidas. "Buscamos ayudar a establecer umbrales de manejo que se puedan recomendar a los agricultores para que no por simplemente ver un insecto decidan aplicar un producto, sino que sepan realmente cuál es el número tolerable de insectos".

El uso indiscriminado de estos químicos, cuenta Henry Ramírez, agrónomo y arrocero de segunda generación de San Luis de Palenque, es uno de los principales problemas ambientales del cultivo de arroz en la región. Afectan a los animales y personas cercanas a las áreas de aplicación, además de contaminar los cuerpos de agua.

Con la adopción de tecnología y las decisiones basadas en las recomendaciones que emi-

#### Hoy se conocerán las cifras de deforestación en 2023

En la mañana de hoy, el Ministerio de Ambiente llevará a cabo una rueda de prensa en la que revelará las cifras definitivas de deforestación en Colombia durante 2023. Según el sistema de alertas tempranas del Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante el año pasado se tuvo una disminución del 25 % al 35 % de la deforestación en el país. Sin embargo, estas cifras aún debían ser ajustadas con el análisis completo de las imágenes satelitales | de 2024.

para tener el consolidado definitivo. Como hemos contado en estas páginas, pese a que la cifra que se presente hoy muestre esa disminución, el Minambiente ha llamado la atención sobre el aumento de este fenómeno a inicios

# un arroz más sostenible



ten los expertos, Fedearroz no solo espera reducir los impactos ambientales del cultivo, sino también mejorar la productividad y los rendimientos financieros de los productores. De hecho, asegura la Federación, ya lo han logrado desde que en 2012 pusieron en marcha el programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC).

Desde el punto de vista económico, afirma la Federación, los cultivos que han sido impactados por AMTEC presentan un mejor comportamiento en el costo por tonelada de paddy seco, el producto que los arroceros les entregan a los molinos antes de que estos lo transformen en el arroz blanco que se compra en los supermercados. En 2022, la producción de una tonelada de paddy seco con el programa alcanzó los US\$257, casi US\$40 (aproximadamente \$170.000) más barato que el promedio nacional.

Sin embargo, el programa, que ha impactado cerca del 64 % de las áreas cultivadas en los Llanos Orientales, de acuerdo con las cifras de Fedearroz, no ha logrado mejorar el rendimiento del cultivo. A inicios del mile-

nio, en Casanare se sacaban 5,5 toneladas de arroz por cada hectárea sembrada. En 2022, el rendimiento fue de 5,3 toneladas por hectárea, idéntico al promedio nacional.

Laproductividad del arroz, afirma Ospina, depende en gran medida de que la frontera agrícoladel Casanareno se siga expandiendo, un temor que tienen personas como Gualteros y Rincón. Este es un tema vital a la luz de las proyecciones que han realizado entidades como la UPRA. En el "Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en Colombia 2020 - 2038", publicado en 2020, esta entidad adscrita al Ministerio de Agricultura estimaba que en 2038 Colombia requeriría de 3,3 millones de toneladas de arroz paddy seco para atender las necesidades del mercado interno, que sería de 60 millones de personas.

En otras palabras, en 13 años el país deberá producir 407.000 toneladas de arroz adicionales por año, en comparación con el promedio anual de producción de la última década. Los ojos del sector, así como de varios personajes en los gobiernos nacional, departamental y local, apuntan hacia el Casanare, comenta la coordinadora ecorregional de Orinoquia de WWF Colombia.

La apuesta por ampliar los cultivos en departamentos de la Orinoquia como el Casanare también la confirman algunos estudios. En 2022, WCS Colombia estimó que para finales de esta década se transformarían 820.000 hectáreas adicionales "debido a la expansión agroindustrial".

Por esta razón, personas como Miranda y Rincón consideran que, aunque la propuesta tecnológica liderada por Fedearroz es necesaria, se queda corta ante los retos que enfrenta la región.

La directora de la Fundación Cunaguaro asegura que se debe fortalecer la normatividad y regulación de los cultivos de arroz en el departamento y que la autoridad ambiental, Corporinoquia, podría involucrarse más desde lo reglamentario y sancionatorio. Aunque El Espectador solicitó durante varias semanas una entrevista con la Corporación para conocer sobre el trabajo que adelantan en esta materia, así como las normas que rigen a los arroceros, al cierre de esta edición no obtuvimos respuestas.

Por su parte, Rincón, de WWF, advierte que el país tiene unos instrumentos de planificación a escala nacional, departamental y municipal, de los que podría echar mano en casos como este. "El ordenamiento territorial, hecho de manera informada y holística, incorporando información actualizada y de calidad, nos permitiría entender cómo proyectar la expansión de sectores productivos de una manera responsable, incluyendo consideraciones climáticas, de biodiversidad y teniendo en cuenta la visión de los territorios".

Se trata, en palabras más sencillas, "de utilizar la tierra, pero garantizando que tenemos las zonas, la provisión y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en el



las inversiones que necesita urgentemente el país para la generación y transmisión de energía eléctrica.

● 🕅 @ (f) & @BIBOCol www.elespectador.com/ambiente/bibo/



Una iniciativa







Respalda













# Colombia 20

Los recursos superan los \$100.000 millones

# Los proyectos con los que ex-FARC trabajan por la reconciliación en Antioquia

Excombatientes de Antioquia lideran varias iniciativas de turismo y café en Medellín y el área metropolitana, así como en Mutatá, Dabeiba, Urrao, San Carlos, Fredonia e Ituango, con la que han logrado mantener su proceso de reincorporación e involucrar a la comunidad.

#### **ELIZABETH YARCE\***

Después de la dejación de armas, hace siete años y medio, María Elda Ramírez, una firmante de paz, de piel blanca y ojos claros, pasa sus días cultivando plantas aromáticas para producir jabones, champú y otros productos en La Marcha: Mujeres Artesanas por la Paz, emprendimiento femenino ubicado en la vereda Godó, del municipio de Dabeiba, en el occidente de Antioquia.

"¿Sabe a qué huele la paz?", pregunta y responde de inmediato. "Huele a menta, hierbabuena, albahaca y romero. Es decir, a la tranquilidad de soñar con tener la familia, trabajar y ser mujer lideresa. Huele a empoderamiento. El aroma es mucho, porque los sueños siempre han sido aportarle a este proceso de paz, con el tema de la confianza, del diálogo, de la reconciliación con las comunidades y con las víctimas", dice la mujer, que estuvo 35 años en las filas de las extintas FARC.

Doris Higuita, otra de las fundadoras del proyecto, explica cómo se creó esa iniciativa. "Somos un colectivo de mujeres firmantes de paz, artesanas, la mayoría madres, y estamos involucrando a la comunidad, en especial a las compañeras indígenas de la vereda Choromandó, en el Cañón de La Llorona. Antes, manejábamos solamente los jabones de lavar y de baño. Ahora, tenemos 17 líneas: contamos con crema corporal, champú y acondicionador sólidos. También estamos trabajando el producto de "mentiplantas" y la ventaja más grande es que nosotras mismas cultivamos", explica.

Dioselina Tuberquia, madre de cuatro hijos, relata que por estar en la guerra no pudo criar a tres de ellos. Ahora que se reencontró con su familia y volvió a ser mamá, halló en este proyecto una posibilidad de progreso. "Fui madre, otra vez, a los 42 años, y por primera vez he podido compartir con mi hijo, estoy estudiando y trabajando. La mejor manera de hacerlo es con un proyecto que me permita trabajar sin dejarlo solo y animar a otras mujeres a que se unan. Ahora solo sueño que mi niño se sienta orgulloso".

En La Marcha trabajan 12 mujeres, la mayoría excombatientes de la extinta guerrilla, quienes esperan que el colectivo se convierta en un proyecto que involucre a más mujeres de la comunidad, como una manera de fortalecer la economía del cuidado y el crecimiento inclusivo.

Según explican sus integrantes, desde 2020 han tenido varios apoyos en el proceso de crecimiento, entre ellos del PNUD, la Misión de Verificación de la ONU, embajadas de algunos países como Noruega y ONG nacionales e internacionales, el sector privado (a través de Alianza Soluciones y Sodexo) y Gobierno, a

Desde la firma del Acuerdo de Paz, a corte del 31 de mayo de 2024, el Gobierno ha aprobado 5.899 proyectos productivos (colectivos e individuales).

través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

## La apuesta por los proyectos

A 35 kilómetros de ese lugar, en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llano Grande, localizado a una hora de la cabecera municipal, los firmantes de paz también trabajan en otras iniciativas productivas, especialmente de turismo, para avanzar en su reincorporación.

Al inicio del proceso de paz, el sueño que tenían para reincorporarse era estudiar y emprender proyectos agrícolas y de piscicultura. Hoy, aunque mantienen esa vocación agraria y la mayoría de esos proyectos continúan, las iniciativas individuales y colectivas para convertirse en guías turísticos y para ser caficultores y baristas son su gran proyecto.

Estas historias se repiten en varios municipios de Antioquia donde se están conformando asociaciones y cooperativas de exguerrilleros en las que involucran, poco a poco, a las comunidades para conformar, en su mayoría, iniciativas de turismo y café.

Así se evidenció los pasados 24 y 25 de mayo durante un encuentro convocado por la Federación Efraín Guzmán (que agrupa a firmantes de paz de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba y la región del Eje Cafetero), donde se analizó cómo fortalecerse en esta materia.

"En el caso del turismo, es una apuesta que la Federación ha venido consolidando desde hace rato. Buscamos que los proyectos productivos que están un y ecoturísticos se afianzan en municipio de San Carlos.



En La Marcha trabajan 12 mujeres, la mayoría excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. / Misión de Verificación de la ONU en Colombia

poco aislados en los territorios se vayan integrando. Y quienes están al frente de estos proyectos productivos se apropien y las vean en una extensión mayor", explica Sebastián Berrío, subgerente de la Federación Efraín Guzmán.

En Dabeiba hay varios proyectos de turismo liderados por personas en proceso de reincorporación. Uno de ellos es Travesías de Paz. "Estamos desarrollando un proyecto de turismo rural de tipo comunitario. Se está trabajando el tema de unos senderos, hospedajes, también comunitarios, restaurantes y cascadas", relata la firmante de paz María Higuita.

Otros desarrollos turísticos

Antioquia, donde existen provectos colectivos e individuales de turismo en Medellín y el área metropolitana, Mutatá, Dabeiba, Urrao y San Carlos. Mientras que surgen otros de café en Fredonia, Ituango, Dabeiba, Mutatá y Urrao.

La cooperativa Cotepaz, que agrupa a exguerrilleros de Medellín, el área metropolitana y el oriente antioqueño, desarrolla la iniciativa de turismo Memorias Comunes, que cuenta con cinco rutas: Medellín-Bello-Oriente, la montaña que siente; Rastros y rostros de paz en los barrios de la comuna 3 y el centro de la ciudad, y Cielo Escondido, Ecogranja y Memoria y Naturaleza, en el

LUNES 8 DE JULIO DE 2024 / EL ESPECTADOR

### Mañana iniciará quinto ciclo con la disidencia EMC

Tras cuatro meses desde la última ronda de negociaciones, el Gobierno y representantes de las facciones de la disidencia de FARC conocida como Estado Mayor Central, que quedan en la mesa de diálogos, se encontrarán mañana en Bogotá para un nuevo ciclo de negociaciones.

El desafío principal de esta nueva ronda

será definir el futuro del cese al fuego cuya vigencia va hasta el 15 de julio. Por ahora, el alto al fuego sigue a escala nacional, excepto en Nariño, Valle del Cauca y Cauca (los lugares donde están la mayoría de frentes que se apartaron del proceso).

Las otras prioridades en este proceso son definir las transformaciones territoriales de las regiones más afectadas por la violencia y la construcción de una agenda.

Las partes llegan a esta nueva ronda con un panorama complejo tras varios hechos de violencia, como las amenazas que frentes del Caquetá les hicieron a los firmantes de paz en Miravalle y el atentado en Valdivia, Antioquia, donde murieron seis soldados. Uno de los temas a definir en esta nueva ronda será si continúa o no el cese al fuego, que terminaría el 15 de julio.

www.elespectador.com/Colombia-20/

#PaisQueAvanza

f EEColombia2020



@EEColombia2002



@EEColombia2002



Otros proyectos que se destacan son Turismo de Aventura La Quiebra, en Urrao, y San José de Leones, en Mutatá.

En el municipio de Urrao, fomentan el turismo de aventura. "Desde Cascada La Quiebra, paraíso de inspiración, estamos invitando a recorrer tesoros ocultos. Allí tenemos un proyecto de ecoturismo donde podrán encontrar cuatro cascadas consecutivas y un río que se llama Nendó, que es maravilloso, encantador, con la idea de lograr que en nuestro territorio la paz sea una felicidad y llene de alegría a una región que por tiempos estuvo oculta por un conflicto", comenta Élmer Piedrahíta, líder del proyecto.

#### Un tinto de reconciliación

En una finca de la vereda Llano Grande, en Dabeiba, víctimas del conflicto, comunidad y firmantes hacen realidad la historia de Café Trinidad, con aroma de paz.

"Estas iniciativas ayudan mucho en la comunidad para poder lograr la reconciliación", dice María Rubiela Puerta, víctima del conflicto, quien ahora trabaja con los firmantes de paz de Dabeiba para sacar adelante el proyecto. Gracias al Acuerdo de Paz pudo regresar a la vereda, luego de varios años de destierro. El café es una de sus fuentes de ingreso.

Por iniciativa de Antonio Zapata, quien desde que inició su proceso de reincorporación vio en el grano una posibilidad de desarrollo económico, la comunidad de Llano Grande se ha unido en torno a la producción y comercialización del café. Ahora sueñan con generar más empleos y que la zona sea conocida por el aroma único de un tinto recién preparado.

"El año pasado ganamos el concurso Antójate de Antioquia

2023, convocado por la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín. Hov estamos recibiendo visitas de firmas reconocidas, que nos buscan por la calidad de nuestro producto", relata Antonio. Pero, más alláde la calidad del producto, resalta que con cada café que sirve se aporta a la reconciliación: "Estamos buscando una mejor calidad de vida personal, familiar y comunitaria. Es un proyecto social y agrícola. Hoy todos nos juntamos en pro de la paz de Colombia. Tenemos un total de 62.500 árboles sembrados. Para nosotros es un orgullo poder hoy estar tomándonos y llevándoles a los consumidores un excelente café, porque es el aroma de la paz".

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) les hace seguimiento a varios de estos proyectos y espera que puedan ser incluidos en la estrategia de sostenibilidad de la entidad, tanto en la línea de turismo como en la de café.

"Hay varios proyectos de la población reincorporada con mayores potenciales. En Ituango, por ejemplo, se produce café en uno de los predios que ya fue entregado a los firmantes y vemos mucho potencial allí, justamente por el trabajo colectivo que se viene haciendo", explica Luz Nely Osorno, coordinadora de la ARN para Antioquia y Chocó. Frente al turismo, agrega que, si bien se está haciendo un inventario de todos los proyectos que hay, el conocimiento de los firmantes de paz sobre los territorios y ecosistemas a los que antes no se podría acceder por razones del conflicto es un valor agregado. "Reivindican la memoria y el proceso de paz y además el cuidado del medio ambiente. La ARN entra a apoyarlos en el marco de la estrategia de sostenibilidad que la agencia diseña para fortalecer estos procesos, con el fin de garantizar las condiciones de sostenibilidad a futuro", añade Osorno.

La Misión de la ONU en Colombia, en el marco de su mandato, también verifica la reincorporación social, política y económica de los firmantes de paz. Según cuenta Enrique Sánchez Airas, jefe de la oficina regional

de aplication de application de aplication de application de

estrategia de sostenibilidad que lidera el Gobierno con recursos del Fondo Colombia en Paz. \*Oficial de Información Pública de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Oficina Regional Medellín.

Estamos buscando una mejor calidad de vida persona,l familiar y comunitaria (...)
Para nosotros es un orgullo porder hoy estar tomándonos y llevándoles a los consumidores un excelente café porque es el aroma de la paz".

Antonio Zapata, firmante de paz

de la Misión en Medellín, "las líneas productivas de turismo y café representan una gran oportunidad para el desarrollo de los territorios, los firmantes de paz y las comunidades. En Antioquia y en general, en Colombia, son un motor de la economía y tienen gran proyección internacional. Continuaremos apoyando este propósito".

Según la ARN, 1.187 firmantes de paz participan en proyectos de reincorporación en Antioquia, 17 de esas iniciativas son de carácter colectivo, aprobadas por el Consejo Nacional de Reincorporación, mientras que existen 557 proyectos individuales aprobados.

A escala nacional, de acuerdo con el más reciente informe del secretario general de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz, en el país el 79 % de excombatientes acreditados participan en proyectos productivos, 63 % de ellos individuales y 37 % colectivos.

#### Proyectos productivos vinculan a cerca de 11.000 firmantes de paz

Desde la firma del Acuerdo de Paz, y a corte 31 de mayo de 2024, el Gobierno ha aprobado 5.899 proyectos productivos (colectivos e individuales), a través del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y la ARN, los cuales vinculan de manera directa a 10.950 personas en proceso de reincorporación (8.119 hombres y 2.831 mujeres).

De la cifra general, 5.896 proyectos productivos (colectivos e individuales) han sido desembolsados, con recursos que superan los \$100.000 millones. Solo relacionados con café, existen más de 100 proyectos productivos, ocho de ellos colectivos. Y relacionados con turismo y ecoturismo son 13. El número de proyectos en estos sectores, no obstante, podría ser mucho mayor, debido a que, en estas cifras no se suman los proyectos autogestionados por los propios excombatientes.

El principal desafío de los proyectos productivos derivados del Acuerdo de Paz, y de las formas asociativas a través de los cuales se implementan es la sostenibilidad. En ese sentido, la ARN abrió una convocatoria, con aprobación del CNR, de manera que las iniciativas productivas puedan aplicar a la financiación de una estrategia de sostenibilidad que lidera el Gobierno con recursos del Fondo Colombia en Paz.

## Distrito censará a los habitantes de calle en el segundo semestre

La Secretaría de Integración Social confirmó que se llevará a cabo un nuevo censo de habitantes de calle en la ciudad. La iniciativa, que se incluyó en el Plan de Desarrollo, busca obtener nueva evidencia sobre este grupo poblacional en Bogotá, con el fin de obtener las herramientas necesarias para orientar la formulación de nuevas

políticas públicas para la reducción de brechas y desigualdad.

En el censo se aplicará una encuesta, que constará de 42 preguntas, que deben responder los habitantes de calle, con el fin de conocer sus necesidades y datos demográficos básicos, como la edad y el sexo. Las actividades en territorio se

llevarán a cabo por un equipo conjunto que integran, además de Integración Social, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) y la Secretaría de Planeación. Los resultados del censo, que se llevará a cabo en los próximos seis meses, estarían listos en enero de 2025, cuando se publicarán y socializarán con la ciudadanía.

El último censo que se realizó fue en 2017 y se obtuvo un registro total de 9.538 habitantes de calle en Bogotá.

# Bogotá

Piden resultados de la necropsia

# La lucha de una madre por esclarecer la muerte de su hija Laura Geraldine

La joven conoció a un hombre y cuatro meses después, en febrero de este año, murió tras caer extrañamente de un puente, en Villeta. La progenitora denuncia que no fue un accidente y pide investigar un presunto feminicidio. Las versiones son dispares y no hay avances con los señalados.



JUAN CAMILO PARRA POLANCO

parra@elespectador.com 

Una caída. Así fue como le explicaron a Janeth Maldonado la causa de la muerte de su hija, Laura Geraldine García, de 19 años. El caso ocurrió a las 5:00 a.m., del miércoles 14 de febrero de este año, en el puente El Cortijo (Villeta), de donde cayó casi 15 metros. Lo último que se supo de ella fue que en la noche del martes salió de Bosa, con un sujeto, que la llevó al lugar donde la encontraron sin vida. Los meses pasan sin que la justicia esclarezca lo que realmente pasó esa noche y quiénes serían los responsables de su muerte.

Dos veces por mes, Janeth se traslada de San Mateo, en el municipio de Soacha, hasta Villeta, para presionar por el caso de su hija. "Laura no se cayó. Las pruebas hablan por sí solas, pero la misma autoridad del municipio nos ha quitado la esperanza de que se haga justicia por Laura y su hija de cuatro años", dijo a El Espectador la mamá de la víctima.

#### Versiones

Laura Geraldine García trabajaba en un gastrobar en Bosa Piamonte, mientras buscaba ejercer su carrera de auxiliar de enfermería. La noche antes de su muerte, salió de su sitio de trabajo a dejar a su hija a la casa del papá. Su madre recuerda que luego la llamó para decirle que iba a salir con un sujeto llamado Cristian Jiménez. "Me dijo que volvía en un rato. No tenía ninguna intención de viajar a Villeta, porque tenía compromisos de trabajo al otro día", dice Maldonado.

Laura conoció a Cristian cuatro meses

una amiga de su hermano quien los presentó. La madre señala que esto no fue casualidad. "La mujer que le presentó ese tipo a mi hija tiene un comportamiento sistemático de encontrar niñas y aprovecharse de sus necesidades para enredarlas en negocios", denuncia la madre.

Janeth asegura que esa mujer fue quien le avisó que su hija estaba muerta, luego de pasar la noche en vela, preguntando por su paradero, ya que no llegó a casa como lo prometió. "Nadie me dio razón de mi hija hasta la 1:00 de la tarde del otro día. Me llamó esa mujer, Gina Borda, a decirme que había ocurrido un accidente de tránsito en el que murió Laura".

Al llegar al puente, ubicado a ocho kilómetros de La Vega, le explicaron a la mamá que su hija había caído del puente en horas de la madrugada. "El sujeto declaró que supuestamente estaban teniendo relaciones sexuales cuando su celular cayó del puente y Laura se lanzó detrás, cayendo del puente. Esta versión no convenció a la familia de la víctima. "El celular de mi hija quedó intacto, no cayó de esa altura".

#### GPS

Aún no hay una versión oficial que asegure cómo llegó Laura a La Vega con el sujeto. Todo empieza por la constante insistencia de Cristian para que ella accediera a salir con él. Las amigas de la joven cuentan que los mensajes llegaban por montones, pero "ella no estaba interesada en él", dijo una amiga. Esa noche finalmente aceptó la cita.

La madre dice que vio salir a su hija a las 6:30 p.m. de San Mateo (Soacha) y casi a las 8:30 p.m. la llamó a decirle que volvería pronto. De ahí en adelante, las ubicaciones del celular de la joven serían una prueba que la progenitora pide a las autoridades



Laura Geraldine García, quien murió en extrañas circunstancias en el puente El Cortijo (Villeta), dejó un niña de cuatro años.

entender cómo acabó cayendo a las 5:00 de la mañana del puente.

"Al salir del trabajo, la siguiente ubicación marca la casa del padre de la niña de Laura, donde dejó a la pequeña. Después sale la casa de Cristian Jiménez. De ahí salieron por la 80 y llegaron a La Vega a la medianoche y estuvieron hasta las 2:00 de la mañana, hora en que hacen el recorrido

#### ¿Inoperancia?

La versión del acompañante de Laura y los detalles dispares de este caso hicieron que la Sijin del municipio, entidad que asumió inicialmente la investigación, catalogara el caso como "homicidio". No obstante, la familia se vio acorralada por el estancamiento del caso y cuestionan la antes de la madrugada de su muerte. Fue tener en cuenta, pues darían pistas para hacia el puente, en Villeta", dice la madre. rigurosidad al tomar las declaraciones de

#### Bogotá cierra acuerdo internacional con la CAF

Este fin de semana, la Alcaldía de Bogotá y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) firmaron un memorando de entendimiento para los próximos cuatro años. El documento, que finiquitaron el presidente de la CAF, Sergio Díaz

Granados, y Carlos
Fernando Galán da vía libre
a la cooperación del Distrito
y la entidad internacional en
varios frentes relacionados
con la movilidad y la
materialización de
iniciativas. Díaz Granados
mencionó que "el acuerdo
que hemos suscrito

con Bogotá ratifica nuestros compromisos de financiamiento con las líneas del metro, particularmente la línea 2. Adicionalmente nos permite expandir los servicios de cooperación del banco para temas sociales, trazados en el PDD".

los implicados, quienes, a la fecha, "bloquearon todas sus redes y comunicaciones. Nadie nos da razón de ellos".

Por ejemplo, cuando ocurrieron los hechos, el sujeto llamó a Gina Borda para contarle del supuesto "accidente". Ella incluso reconoció haber ido al puente a recogerlo después de que Laura cayera y lo devolvió a La Vega, pero no le avisó a la madre de lo ocurrido, sino ocho horas después del triste desenlace. Sobre los avances de la investigación, la familia informa que incluso los investigadores "nos bajan las esperanzas. Nos dicen que están mirando, pues la cantidad de procesos que tienen superan los 200 casos, más 500 microcasos todavía en espera por reclamar, y casos desde el 2020".

Han pasado cuatro meses y no se conoce el resultado de la necropsia de Laura Geraldine. "¿Cómo han comprobado las declaraciones de que mi hija estaba teniendo relaciones cuando cayó?". Sobre esto, los archivos fotográficos del puente muestran que Laura estaba totalmente vestida. "He estado viajando constantemente al municipio de Villeta, donde ocurrieron los hechos, y ni la Fiscalía ni los investigadores avanzan en el tema. Los investigadores dicen que no tienen pruebas suficientes".

Otras versiones indican que hubo testigos que darían fe de una supuesta pelea en el puente la noche de la muerte de Laura. "Hay una persona que dice haber visto una riña y podría aclarar cómo fue el momento en que mi hija cayó del puente, pero parece no haber ningún interés en resolver este caso. De los implicados ya no se tiene ningún rastro", dice preocupada esta madre.

"No es justo, no es justo y yo les pido a todas las autoridades que me ayuden, que se haga justicia, que esto no sea un caso más de tantos que se ven todos los días en los noticieros y que pasan y pasan y no hacen nada. Yo les pido ayuda. Yo necesito que este tipo pague por lo que le hizo a mi hija. No es justo, de verdad. Solamente les pido que me ayuden para que se haga justicia. Es lo único que yo pido", concluye Janeth.

Las autoridades tienen tela de dónde cortar para resolver este caso, que podría dar un giro si las investigaciones se redireccionan con las pruebas que recopila la Fiscalía y los resultados de la necropsia. La única esperanza de la familia es que la memoria de la joven esté respaldada con un proceso de verdad y justicia. Dice la mamá que esto es importante, para explicarle a su nieta, de cuatro años, que todos los días pregunta qué le pasó a su mamá Laura Geraldine.

Daniela no han salido después de casi cuatro meses de los hechos. "¿Cómo han comprobado las declaraciones de que mi hija estaba teniendo relaciones cuando cayó?", pregunta la mamá de la víctima.

# Recompensa por datos de asesinos del patrullero Loaiza Colo

La noche del sábado 6 de julio falleció el patrullero Heiner Loiza Colo, luego de un intercambio de disparos entre el uniformado y un grupo de cuatro fleteros que estaban robando, en inmediaciones del Portal Sur de Transmilenio. Ese día, Loiza estaba en sus labores de patrullaje cotidianas, cuando el grupo de delincuentes perpetró el robo. De inmediato, el patrullero y sus compañeros respondieron ante el llamado de la comunidad, pero fueron recibidos a bala por los delincuentes.

Por cinco minutos, los uniformados intercambiaron disparos con los fleteros, hasta que uno de los proyectiles impactó en el torso de Heiner Loiza y lo dejó gravemente herido, y un vendedor ambulante también resultó afectado por una bala perdida.

"Un grupo de patrulleros fue alertado de un posible hurto a unos comerciantes. En esta reacción, cuatro individuos en dos motocicletas huyen y son interceptados en el Portal Sur, donde hay un intercambio de disparos en el que uno de nuestros policías sale lesionado", relató el brigadier general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El patrullero y el civil fueron trasladados al Hospital Cardiovascular de Soacha. Mientras que el vendedor quedó fuera de peligro, gracias a la intervención de los médicos, Heiner Loiza falleció después de la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido. Loiza, oriundo de Ibagué, llevaba ocho años de servicio en la institución y había sido trasladado a Bogotá hace seis meses. En la capital, se integró al cuerpo de vigilancia policial por cuadrantes en la localidad de Ciudad Bolívar.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que se han efectuado dos capturas de los presuntos implicados en los hechos y la Policía Metropolitana de Bogotá anunció una recompensa de \$20 millones a quien suministre información que permita capturar a los otros dos sujetos implicados. De igual forma, trascendió que ya hay un fiscal asignado al caso, que está realizando las diligencias para la judicialización, y posterior imputación de los dos detenidos.



### La historia del arte de las disidencias sexuales en Colombia

El artista e investigador colombiano Stiven Bohórquez emprendió la labor de documentar las revoluciones sociales de las disidencias sexuales en el país, a las que definió como "una revolución festiva".

Bohórquez reconoce que los temas de género y disidencias sexuales "han empezado a ser aceptadas por el medio académico", pero constata "graves vacíos de rigurosidad científica", según explicó a EFE.

Como resultado de su trabajo de investigación vio la luz el libro Nombrarse para existir: una mirada alternativa del arte y la disidencia sexual en Colombia, donde rastrea a figuras históricas y hace un repaso, por ejemplo, de algunas revistas de la década de los años 70 para analizar la representación del colectivo LGBTI.

Entre las conclusiones, el autor reseñó "cómo las construcciones artísticas en espacios políticos de disidencia sexual se han soportado en el cuerpo y en su materialidad identitaria para constituir una revolución festiva".

Tras una investigación, Stiven Bohórquez escribió un libro donde repasa los colectivos LGBTI de la década de los años 70.

# Cultura

Plumas transgresoras

# William Makepeace Thackeray: crítico de la vanidad victoriana

William Makepeace Thackeray sirvió de referente a escritores y escritoras posteriores como, por ejemplo, Charlotte Brontë y Henrry James. Su obra refleja la vanidad de la clase alta inglesa y las contradicciones presentes en la sociedad victoriana.



MÓNICA ACEBEDO

@moacebedo

"Hay bajezas que son demasiado bajas incluso para un hombre; solo la mujer, la dulce mujer, puede arriesgarse a cometerlas."

Son tres las razones por las que considero que el autor de la conocida novela inglesa La feria de las vanidades (Vanity Fair, 1848) es una pluma transgresora: la primera, porque William Makepeace Thackeray fue uno de los primeros autores en introducir la figura de una mujer protagonista que va en contra de lo establecido éticamente, en una sociedad moralista y sumamente juzgadora como la victoriana del siglo XIX; la segunda por su prosa mordaz, crítica y satírica de la sociedad inglesa, y, la tercera, por su vida misma, repleta de altibajos, contradicciones, pasiones sexuales y enredos amorosos. Precisamente, Harold Bloom se refiere a Becky Sharp (protagonista de La feria de las vanidades) como una superantiheroína que tiene que hacer lo que sea para sobrevivir en una sociedad que no le otorga ninguna posibilidad de ingresos, sin importar los principios del colectivo en el que vive. (The Bright Book of Life, Alfred Knoff Editors, 2020, p.101). Por su parte, en cuanto a su icónica novela, John Carey, en la introducción de la

es la más importante en lengua inglesa y la compara en valor con Guerra y paz, de Tolstói.

William Makepeace Thackeray nació en Calcuta (India), el 18 de julio de 1811, en una familia con recursos económicos abundantes y de posición social reconocida. Quedó huérfano de padre a los cinco años y por esta razón su madre lo envió a Inglaterra a recibir educación de calidad, según las costumbres de la época. Esta temprana separación del seno materno le causó profundos traumas. Estudió interno en el Charterhouse School y después en la Universidad de Cambridge. La intención inicial era la de convertirse en funcionario civil en la India, como lo había sido su padre, pero se vio obligado a quedarse en Inglaterra cuando su familia sufrió un revés económico. Gracias a los vínculos que había hecho en la universidad, empezó a publicar artículos en periódicos v revistas literarias sobre reseñas de libros, crítica literaria y ensayos sociológicos. Sin embargo, a pesar de su reconocimiento en el mundo literario, varias editoriales le negaron la publicación de La feria de las vanidades. Solo en 1848 Salió publicada la novela y el éxito fue contundente. A partir de ese momento siguió escribiendo novelas con una fuerte carga sociológica, una mirada crítica a la sociedad victoriana, personajes ambiguos y reputaciones morales contrarias a las buenas costumbres v una alta dosis edición de Pengüin asegura que de sátira. Entre sus otras obras se paz", de Tolstói.

destacan: Pendennis (1850), The History of Henry Esmond (1852) y The Newcomes (1853-1855), entre otras. Su vida personal estuvo llena de adversidades, angustias con una de sus hijas, que sufría de depresión, y problemas de salud. Murió a los cincuenta y dos años, el 24 de diciembre de 1863.

Según el crítico John Carey, "La feria de las vanidades" es la novela más importante en lengua inglesa y la compara en valor con "Guerra y

El hilo conductor de La feria de las vanidades lo llevan las vidas de Becky Sharp y Amelia Sedley, dos mujeres que provienen de clases sociales diferentes. La primera es muy pobre y quiere, a toda costa, ser admitida en las clases altas de Londres. La segunda, en cambio, tiene los recursos económicos y la clase social, pero no el carácter fuerte y decisivo de Becky. Ambas se vuelven amigas, aunque buscan diferentes formas de felicidad y realización personal. La trama presenta diversas aventuras e intrigas amorosas de Becky con hombres poderosos, como el capitán Raedon Crawley y lord Steyne. Paralelamente, el argumento expone las vicisitudes del matrimonio de Amelia con George Osborne, un hombre

cial, al que cree tener que venerar profundamente, porque así lo exigen las convenciones sociales de su clase.

La novela presenta y ridiculiza temas como las reglas de comportamiento de la sociedad inglesa: "El viejo Osborne se sentía acobardado ante los modales de caballero que a él le faltaban, y la experiencia demuestra que todo hombre falto de buena educación, aunque poderoso, siempre desconfía de una persona culta". También son frecuentes las ironías en cuanto a la forma como los hombres ven a las mujeres: "Yo dejaría sentado este principio: una mujer a la que se le presentan buenas ocasiones, que no sea del todo jorobada, debe poder casarse con quien quiera. vanidoso, controlador y superfi- Suerte para nosotros que esos



William Makepeace Thackeray nació en Calcuta (India), el 18 de julio de 1811/ Getty Images.

LUNES 8 DE JULIO DE 2024 / EL ESPECTADOR

### Nataliya Gumenyuk habla del periodismo de guerra en Ucrania

Nataliya Gumenyuk fue una de las invitadas al Festival Gabo 2024, que se realizó este fin de semana en Bogotá. Ella es una periodista ucraniana especializada en política exterior e informes de conflictos. Fue la fundadora del Laboratorio de Periodismo de Interés Público y cofundadora y presidenta de la ONG de televisión

pública, Hromadske. Ha sido corresponsal en más de 50 países y, a raíz de la guerra en Ucrania, cofundó *The Reckoning Project*, un medio especializado en documentar crímenes de guerra. "El riesgo constante de ataques con misiles ha generado una cultura de cuidado mutuo y amabilidad entre las personas. Aunque la guerra puede polarizar sociedades, también puede fortalecer los lazos comunitarios", aseguró para El Espectador, en donde también habló del rol del periodista de guerra. "Es crucial entender que no es solo un trabajo con un horario de oficina; estamos conectados con nuestra sociedad y comunidades. La crisis no termina cuando llegamos a casa".

la guerra
puede polarizar
sociedades, también
puede fortalecer los
lazos comunitarios",
Nataliya Gumenyuk.



amables seres son como las bestias del campo y no tienen idea de su poder. Si la tuvieran nos arrollarían". La hipocresía en el comportamiento de los hombres: "Cuando un hombre debe muchos favores a otro con quien riñe, diríase que el mismo sentido de la decencia le obliga a comportarse como un enemigo más severo de lo que podría serlo cualquier otro; porque este exceso de ingratitud solo se justifica probando la culpa del bienhechor. ¿Egoísta y brutalmente interesado?". La obstinación y la vanidad de las personas: "Tener razón siempre, ir siempre adelante, no dudar nunca, ¿no son las grandes virtudes gracias a las cuales la estupidez rige el mundo?".

En suma, Thackeray sirvió de referente a escritores y escritoras posteriores, como, por ejemplo, Charlotte Brontë y Henrry James; su obra refleja magistralmente la vanidad de la clase alta inglesa, las contradicciones de la sociedad victoriana y los mentises de la burguesía; el aparato narrativo demuestra la sátira, la ironía y el humor de forma magistral.

Su obra refleja magistralmente la vanidad de la clase alta inglesa y las contradicciones de la sociedad victoriana.

# ¡Qué vergüenza!

#### JUAN CARLOS RODAS MONTOYA

"Una muerte honrosa es preferible a una vida vergonza", Tácito.

Han pasado varios meses desde que llegó el 3 de diciembre de 2023. Fecha que se quedó grabada en los hinchas de Nacional como una puñalada tatuada en el centro del corazón, pero, al mismo tiempo será una fecha imborrable para los hinchas rojos porque su inédita épica aún resuena en sus entrañas. He dejado pasar el tiempo porque hubiera escrito bajo el imperio de la emoción unos improperios estridentes en contra de directivos, cuerpo técnico y jugadores que, tal vez, no alcanzarían a nombrar ese sentimiento que se produce entre los hinchas que pierden por ese resultado tan abultado. En ese momento recordé a Maradona, quien se paró en las gradas cuando terminó ese partido memorable Argentina-Colombia y Diego había dicho que la historia no cambiaba. Lo vi aplaudir a los jugadores colombianos. Eso fue lo que hice con los hinchas del Medallo, aplaudí muy a mi pesar. Reconocer esta superioridad es una necesidad humana. Me sentí como se sintió el Diego. Pero el título de esta columna no lo pensé por el 5 a 0, sino por el deplorable espectáculo que se viene presentando en los estadios de Colombia en las últimas décadas. Faltaban más de 15 minutos de juego y el partido se tuvo que cancelar por unos malandros que se pusieron a pelear entre sí, pues, paradójicamente, no había aficionados del Medellín en el estadio de Envigado. Por esta razón fui a buscar el origen de la palabra "vergüenza" y encontré que en la Edad Media se escribía vergüeña, que alternaba con vergüença, que corresponde al asturiano actual, y con el gallego vergoña, el catalán

vergonya, el portugués vergonha y el italiano vergogna. Creo que he sentido todas estas acepciones del término y en todas sus dimensiones. Además, el partido que se jugó dos horas más tarde en Cali tampoco se pudo finalizar. Lamentable, por decir lo menos, que estos fenómenos sociales ingresen al deporte para desvirtuarlo de su sentido más primigenio. Vergüenza porque a este fútbol que intenta justicia con el VAR termina en unas decisiones arbitrarias en los estadios del mundo. Vergüenza porque llevamos a los estadios nuestros propios estad(i)os anímicos para desfogar la rabia y la iracundia por las inequidades socioculturales cotidianas. Vergüenza porque los horarios de los partidos son elegidos por la televisión, los estadios de fútbol se vienen prestando para conciertos multitudinarios y el fútbol ha cedido su encanto para darles paso a todos los géneros musicales. Vergüenza porque se oyen rumores de que las apuestas se han convertido en el gran monopolio del fútbol hasta que son ellas las que determinan ganadores y perdedores en el fútbol mundial. Repito, se oyen rumores y no existen pruebas explícitas, pero esas voces hacen eco. Vergüenza porque el 3 de diciembre de 2023 se hizo un despliegue mediático del mítico capo de capos Pablo Emilio Escobar Gaviria, porque ese día se cumplían 30 años de su muerte. Prensa, radio, televisión y redes sociales mencionaron del dato, otros hicieron apología de la vida de quien acabó con la vida de tantas personas en el mundo. Vergüenza porque han pasado varios meses y las reflexiones que se prometieron internamente en Nacional y las que se tendrían que hacer alrededor de la situación actual del fútbol colombiano no se han hecho o ya se olvidaron por los siglos de los siglos... ¡Qué vergogna!

EL ESPECTADOR + The New York Times

Investigación y opinión global.

Suscripción por un año plan superprémium



equivale a

\$847 diarios

Suscribete por nuestra línea 601 423 2300

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. . Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# Opinión



Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellin) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911 Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296. Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704. Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno gelespectador.com | 3208388568.

# Ahora reclutan niños y niñas en TikTok y Facebook

A DEFENSORÍA DEL PUEBLO DETERminó que los niños, niñas y adolescentes del suroccidente colombiano están en riesgo extremo de ser reclutados. Esto, en el marco de un informe de inteligencia, revelado por El Colombiano y El Tiempo, que demuestra cómo las redes sociales, en especial TikTok, se han convertido en una herramienta esencial para perfilar a los menores de edad vulnerables y atraerlos a las organizaciones criminales con la promesa de sueldos altos. Las víctimas se cuentan en más de un centenar, aunque las cifras son imprecisas, y lo más angustiante es que las autoridades no parecen tener mecanismos para intervenir en esos procesos y el Estado no controla todo el territorio. Las redes sociales necesitan hacer un mejor trabajo de moderación del contenido disponible, sin vulnerar, claro, la libertad de expresión.

La Policía habla de 101 menores de edad reclutados por grupos armados al margen de la ley este año, pero la Defensoría del Pueblo ha contado 159 casos. Sea cual sea la cifra exacta, la situación es escandalosa. Mientras el Gobierno nacional adelanta sus múltiples diálogos de paz, las organizaciones criminales se aprovechan de la desigualdad en el país y la pobreza de las zonas rurales

para incorporar a niños, niñas y adolescentes a sus filas. Ya no son tantos los casos de secuestros forzosos, sino que son engañados con promesas de sueldos elevados y un futuro próspero.

En este proceso, TikTok en particular se ha convertido en pieza clave. Debido a su gran uso en todo el país, especialmente en los colombianos más jóvenes, las organizaciones criminales lo utilizan para difundir su propaganda. Como explicó El Colombiano con base en el informe de inteligencia de la Policía al que tuvieron acceso: "Fueron identificadas 63 cuentas desde las que estarían reclutando menores. Estas cuentas, algunas hasta con 231.000 seguidores y 2,6 millones de interacciones, utilizan imágenes y videos para hacer llamativas las actividades bélicas y el cultivo de coca, además de incentivar a los menores con prendas de uso exclusivo militar".

El problema es que está funcionando y las redes sociales

El reclutamiento de menores en el país está en cifras escandalosas; por eso es urgente una actuación coordinada de las autoridades y las redes sociales".

no parecen tener herramientas para evitarlo. La moderación del contenido de la plataforma de ByteDance es conocida por su opacidad, sus reglas aplicadas de manera arbitraria y la dificultad de coordinarse con las autoridades. Por eso, es necesario que haya un cambio en los mecanismos de denuncia y, sobre todo, en la disposición de la aplicación por perseguir el contenido problemático. La cooperación con la Policía necesita fortalecerse, para evitar que más niños, niñas y adolescentes caigan en las trampas.

A medida que se recrudece la violencia en el país, los menores reclutados entran a espacios de explotación. No solo por el hecho de que tienen que realizar trabajos inhumanos e indignos, sino porque sus vidas están en riesgo constante. No es coincidencia que los más afectados sean los menores en zonas rurales, donde hay menos oportunidades y la pobreza no les deja muchas opciones. Se trata de un acto cruel: a las personas más necesitadas es a las que fuerzan a entrar al mundo del crimen.

Colombia no puede tolerar el reclutamiento de menores. Es un crimen de guerra y una de las peores bajezas que pueden cometer los grupos armados al margen de la ley. Es momento de contrarrestar la publicidad dañina con acciones concretas.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

## El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)



EL MINISTRO DE HACIENDA, RICARDO Bonilla, señala en el MFMP que "la actividad económica global se mostró más resiliente de lo esperado en 2023, lo que se reflejó en la disipación de los temores de una recesión a nivel mundial y unas condiciones financieras externas más favorables. En 2023, la economía mundial creció 3,2 %".

A pesar del entorno global favorable, las señales que emite la economía nacional no fueron las mejores. El crecimiento fue de solo 0,6 % en 2023, una quinta parte del crecimiento global. Para este año, se espera crecer 1,7 %, cerca de la mitad de lo que alcanza el mundo. Este resultado sigue siendo mediocre si se compara incluso con el comportamiento de largo plazo de Colombia que solía crecer más del 4 % anual. El relativo estancamiento se debe a factores locales y no al entorno internacional, que se ha mantenido favorable en el caso del petróleo y para el resto de exportaciones colombianas.

En efecto, el mercado internacional del petróleo ha mantenido una cotización entre US\$87yUS\$89porbarril, que es muy rentable La producción diaria alcanzó 745.000 barriles este año, un decremento del 4 % sobre el nivel de 2023. La consecuente menor entrada de divisas explica la devaluación del peso frente al dólar que se cotizaba alrededor de los \$4.100 en la semana que culminó el 3 de julio, pero que antes estuvo rondando los \$3.900. El mercado cambiario estuvo cerrado el 4 de julio por celebrarse la independencia de Estados Unidos.

La ideología ambientalista del presidente debe celebrar como un triunfo la caída de la producción petrolera porque su proyecto fundamental es descarbonizar la economía, aunque la consecuencia sea la devaluación del peso y el empobrecimiento de 52 millones de ciudadanos.

El mayor causante de la desaceleración de la economía colombiana fue el comportamiento de la balanza comercial. Las exportaciones en 2022 alcanzaron US \$57,000 millones, 16,6 % del PIB; las de 2023 fueron de US \$49,444, un 13,6% del PIB, contracción que explica el pobre desempeño de la economía el año pasado. Las importaciones fueron de US \$71,446 en 2022 y cayeron a US \$59,415 al año siguiente, pero en ambos casos la balanza comercial fue muy negativa y le restó dinamismo a la economía. Uno de los factores que activa más a las economías en el mundo es el de obtener superávits comerciales que se convierten en excesos de demanda real, situación de la que han gozado países como Alemania y, sobre todo, China. En el caso colombiano, la regla ha sido de déficits para empresas como Ecopetrol y para el país. comerciales que resaltan la escasa capacidad del tesoro americano.

de competir del país en la economía global y su especialización en la exportación de materias primas.

La política económica recomendada frente al estancamiento es aumentar el gasto público para impulsar el crecimiento, pero el ministro de Hacienda informa en el MFMP que, siguiendo los cánones más ortodoxos posibles, va a reducir la participación del gasto del gobierno en 0,3 % del PIB. O sea, va a recortar \$5 billones de gasto público, ralentizando aún más la economía. Gracias al gran desaliento económico, se espera que la inflación se reduzca de 9,3 % en 2023 a 5,3 % en 2024.

La deuda general del gobierno seguirá aumentando, resultado de un déficit fiscal que subirá del 3,6 % del PIB en 2023 al 4,9 % este año. Un déficit del gobierno de un país en desarrollo mayor del 4 % es señal de riesgo para quienes adquieren sus bonos que son fondos de inversión extranjeros, fondos de pensiones y bancos locales e individuos.

La prima de riesgo es "el tipo de interés que ofrece un país por la compra de su deuda pública (generalmente el bono a 10 años)" que para Colombia hoy está en 8% anual. Para dar una idea de lo que representa, podemos compararnos con dos extremos: Venezuela, que debe pagar 21% anual de interés por sus bonos, gracias a la política destructiva del chavismo -que logró acabar con el 75 % de la capacidad productiva del país- y Estados Unidos, que paga solo 1,8% anual a los que adquieren bonos

#### Nieves

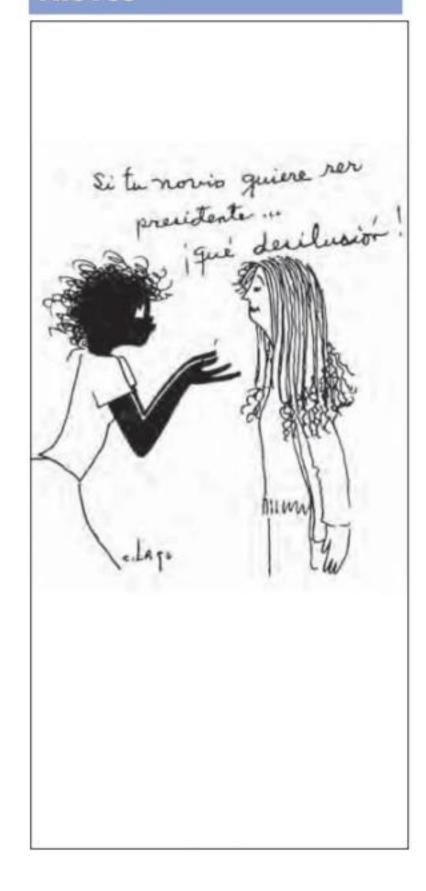

#### **GAZAPERA**

## Otra vez el prefijo «ex-»

MARÍA ALEJANDRA MEDINA



LAS ELECCIONES EN REINO UNIDO HAN llevado no solo a hablar del nuevo primer ministro, sino de los anteriores. Es momento, entonces, de recordar algunas pautas sobre el uso de los prefijos.

Si bien, por regla general, el prefijo va pegado al término que acompaña, cuando dicha base tiene varias palabras hay una

excepción: el prefijo debe separarse. «Presidente», por ejemplo, es una sola palabra, por lo que una forma prefijada correcta sería «expresidente». Sin embargo, «primer ministro» o «primera ministra» tiene dos palabras: cada una por separado no tiene sentido. Así, la forma adecuada para referirse a alguien que ya no está en ese cargo es «ex primer ministro» o «ex primera ministra». Lo mismo ocurre con «ex primera dama», un dato que puede servir ahora que se habla de Michelle Obama como posible competencia de Donald Trump.

Finalmente, quisiera referirme a una expresión muy común, sobre todo en textos

escritos: «si bien». Hay que tener presente que esta locución se utiliza prácticamente de la misma forma que «aunque». Ambas tienen una función conjuntiva, es decir, de unir. Por lo anterior, no es adecuado separar «si bien» de la frase que introduce: «Si bien me gusta el chocolate, en este momento no me apetece». El error común sería escribir una coma entre «si bien» y «me gusta». Dicha separación solo sería correcta si precediera a un inciso (como lo hice al principio de esta columna: «Si bien, por regla general, el prefijo...»).

mmedina@elespectador.com @alejandra\_mdn

#### Osuna



Gobierno del icambio y fuera!

### Ni Cristo nos salva

LUIS CARVAJAL BASTO

SE TRATA DE PONER EL ORDEN INSTItucional en entredicho. Tramitar una constituyente significa, entre otras cosas, descalificar y desconocer la capacidad de las cortes, comenzando por la constitucional, para decidir sobre la legalidad de las reformas hasta ahora aprobadas por el Congreso, y la estatización por la puerta de atrás de la salud. Un salvoconducto para no respetar normas e instituciones.

Para afrontar la pérdida de confianza y credibilidad en el gobierno, e intentar mejorar su influencia en las decisiones del congreso, las cortes y la agenda pública, se ha producido esta venida de Cristo quien, para conseguirlo, lanzará, de nuevo, el anzuelo del "Acuerdo Nacional". Sería tan ingenuo pensar que se produce sin un preacuerdo con los expresidentes Santos y Samper, como que el acuerdo y la reforma constitucional en perspectiva no se refieren a la reedición del pacto que llevó a Petro hasta la presidencia o que esta no se convertirá en la bandera de ese movimiento, ahora formalmente relanzado, hacia 2026.

¿Qué tiene Juan Fernando Cristo que no tenía Luis Fernando Velasco, quien según su

Otorga garantías a los expresidentes Santos y Samper e intenta cooptar al liberalismo buscando la manera en que esa coalición logrará mantenerse en el poder en 2026. Se necesita candor colegial para pensar que el expresidente Santos no apoyó a Petro en 2022 o que no le está tirando un salvavidas a su gobierno reeditando la coalición. Debió estar Petro muy necesitado y debe ser Cristo muy valiente -en lugar del pragmático operador político que conocemos- para nombrarlo y aceptar el ministerio si ello no fuere así. Será, además, un calificado intermediario con la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, atentos a tomar decisiones importantes que comprometen la gobernabilidad.

A partir de ese acuerdo previo, se trata de buscar el mentado "Acuerdo Nacional" para seguir trabajando por una paz en la que Petro, en la práctica, reconoce su fracaso con su parte de los acuerdos con las FARC. Mientras sigue impresionando a sus fieles e intimidando a las instituciones con el "poder constituyente", Cristo se dedicará a buscar un cauce institucional para la constituyente y otra proyectada reforma política; una judicial y satisfacer demandas "varias" como el derecho a la salud y las pensiones, un nuevo ordenamiento territorial, reforma agraria, etc., que ya tienen garantías constitucionales. Esto lo confirmó el presidente de la Corte Constitucional al afirmar: "Me pregunto cómo seguir hablando de nuevos proyectos constituciopropia versión salvó los muebles al gobierno? nales si no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991". Petro, con la amenaza del poder constituyente, y Cristo, buscando influir en el Congreso y las cortes, combinarán formas de lucha para lograr un mismo objetivo: mantenerse en el gobierno en 2026.

De nuevo el espejismo de la Paz, como en la elección de Andrés Pastrana, las elecciones de Santos y la de Petro, sustituirá los problemas y retos de nuestro país en 2026. El nuevo ministro ha propuesto una paz "sin afanes ni imposiciones", pero con grupos armados, de nuevo, vacunando, patrullando y secuestrando, y las milicias y grupos del "poder constituyente" como espada de Damocles para el resto de la sociedad.

Colombia necesita y necesitará permanentes actualizaciones y reformas, pero para ello no se necesita reelegir a una coalición que fracasó y ahora nos quiere embolatar con el cuento de una constituyente. Necesitamos reformas, pero este gobierno tuvo su oportunidad y la dilapidó en ofensas, desafíos y confrontaciones que espantaron a sectores de centro que, en su momento, le respaldaron. No existe ningún antecedente como para pensar que "ahora sí" lo logrará. ¿Alguien tiene miedo a unas elecciones en condiciones normales en 2026?

Para salvar este desastre, las habilidades de Cristo, el ministro, no serán suficientes. Se necesitaría el de verdad. A los demás mortales nos corresponde defender la Constitución. @herejesyluis

## "Deuda histórica" de las ciencias sociales

DANIEL MERA VILLAMIZAR



HUBO UN TIEMPO (AÑOS 90) EN que a algunos intelectuales progresistas les preocupaba la modernización sin modernidad, esto es, la inmersión de masas en procesos productivos sin racionalidad en la urbanización. Señalaban que teníamos una dominación premoderna basada en la arbitrariedad de índole feudal, y que el Estado de Derecho, la profesionalización del Estado y la relativa autonomía de las distintas esferas de la sociedad nos pondrían en una modernización económica con modernidad cultural y política, superando el orden tradicional.

Ahora hay muchos intelectuales progresistas adversos a la modernización y a la modernidad porque adoptaron la teoría del multiculturalismo, que celebra la premodernidad y teme la disolución de lazos y mentalidades tradicionales que ocasionan el desarrollo productivo y la modernidad cultural. Es decir, no se cuenta con ellos y sus unidades académicas en las universidades (estatales y privadas) para impulsar la modernización y la modernidad. Básicamente, no se cuenta con ellos desde 1969, si tomamos de referencia el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.

La institución emblemática de la sociología en Colombia surgió en 1959 de la mano del poder. Recibió el apoyo de la Unesco y las fundaciones Ford y Rockefeller. El ministro de Educación, Abel Naranjo, sintetizó: "La reforma del país debe basarse sobre el conocimiento sociológico".

Durante su primera década, brillante, el departamento cumplió su promesa con investigaciones empíricas y publicaciones de calidad internacional: 48 libros y propuestas de reforma agraria, contó Olga Restrepo (ver mi columna "50 años de sociología", 30/12/2009).

Pero en 1969 se pasó de la reforma a la revolución, como en general los departamentos de ciencias sociales luego. Se volvieron o aspiraron a ser "contrapoder". El conocimiento que producían ya no tenía el propósito de ayudar a implementar reformas lideradas por el poder, sino el de promover un cambio de raíz, radical. Las ciencias sociales, en general, no se dedicaron a hacer investigación empírica orientada a satisfacer necesidades de conocimiento científico para adelantar políticas públicas. También es cierto que la clase dirigente no ha demandado mucho ese conocimiento. Y así se constituye la "deuda histórica" de las ciencias sociales: no haber provisto el necesario conocimiento científico social para el desarrollo.

Arreglar eso requiere que una parte de la financiación de la investigación social desde el gobierno nacional busque el conocimiento de soporte y evaluación permanente de las políticas públicas y las reformas, y que haya una convivencia en las comunidades académicas entre los que no quieren producir conocimiento útil para el poder y los que estén inclinados a mejorar los procesos de modernización y modernidad. Hablando de pluralismo académico, hay que desincentivar la práctica de cooptación de los que piensan igual en los concursos para plazas profesorales.

@DanielMeraV

## EE 18 / Vejestorios

#### LORENZO MADRIGAL



¿QUE ME ENCANTAN? CLARO QUE ME encantan las cosas viejas y, bueno, las personas también, porque hay situaciones que las mejoran. Mi madre decía que el cabello se le había vuelto ondulado; lo que yo recuerdo es que el gato de la casa ("Dalí") le acariciaba la frente durante las visitas. Pero sí, en la mayoría de los casos, el cabello blanco -que no era el de mi madre- embellece los rostros, los ennoblece al menos. Pero si sumamos cabello blanco y escaso, tez blanca y rosada, dientes acabados de estrenar, arrugas invisibles, quién -pintor o dibujante- puede singularizar a Biden, por ejemplo.

Pero el problema del demócrata no es su figura. Es, por cierto, elegante y cuidadoso en su presentación personal. Vaya, si se le pueda o no dibujar, soportaríamos su difícil caracterización, pero son otros los daños que la edad le ocasiona: la expresión atónita, esto es, la perplejidad. No estar ni aquí ni allá, como dijera Facundo Cabral. El caminar sin rumbo, con los

pies rastrillando, cautelosos de cada paso.

El escalofriante debate del pasado 27 de junio fue, en cambio, un paso en falso dentro de la campaña del presidente con miras a per-

petuarse. Sospecho que a muy pocos de los interesados con capacidad de voto les llegaron temas como el incremento de inmigrantes, su incidencia en el empleo y la economía como tal.

Me parece que los ojos estuvieron puestos en la expresión de Biden y en los gestos burlescos de su rival, en franco disimulo de su reciente condena. como si supiera que al gran público no le interesara, en un país de sagradas enmiendas y que es baluarte de la democracia y de la justi-

cia. Fue bastante curioso que el debate, ignorados temas de fondo, terminara en una competencia de egos por desempeños en golf y, más curioso aún, que en este campo pareciera ganar Biden, mejor asegurados sus pasos sobre la hierba húmeda.

Temas de vejez que llegan sin falta con

recuerdos de los clásicos latinos. Ellos fueron mi estudio durante una juventud imborrable. Repito, tal vez, el ensayo de Cicerón sobre la vejez (De Senectute), en el cual una persona

mayor encuentra consuelo para compensar todo lo que la edad le niega abruptamente. Anima saber que, bueno, en aquella época, la llegada o cercanía de un anciano o mayor era precedida por pregoneros de su respeto y de la significación de su presencia, lo que ahora se llamaría la avanzada, frecuente en altos funcionarios por su seguridad y vanidad.

Sí, que se le quiera mucho al presidente Joe Biden, como rezan los bonitos carteles de adhesión y al

mismo tiempo de pedido de su retiro. Sí, que se le deje disfrutar, como le suplicaba a Apolo el gran Horacio (él lo llamaba Latonio): "De lo que tengo ya, Latonio, el goce me concedas, en entera salud y con inteligencia. Y no me dejes llevar la vejez sin decoro o sin lira poética". ¿Qué tal?

Editado por Comunican S.A. Calle 103 Nº 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300 Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

#### Cartas de los lectores

### Fecode: un sindicato poco confiable

Cuando los maestros de educación pública en Colombia se asociaron para formar un sindicato, sus propósitos eran absolutamente loables: mejorar las condiciones laborales del magisterio, defender sus conquistas frente a un Estado indiferente con la educación pública, mejorar día a día las comodidades para los estudiantes, aprovechar los avances tecnológicos y, en general, dedicarse con vocación y entrega a la sagrada misión de la enseñanza. Pero estos buenos propósitos se perdieron frente a una dirigencia que por años se ha preocupado únicamente por conseguir prebendas y descuidar a docentes y alumnos.

Es inocultable el pésimo desempeño de muchos profesores de Fecode frente a los retos que exige la educación actual: los alumnos de las ciudades y de la Colombia profunda se ven abrumados ante las pruebas que los evalúan. Para conseguir un cupo en una universidad reconocida se ven obligados a matricularse en cursos preuniversitarios o de otra manera matricularse en cualquier universidad de garaje, en donde pierden tiempo y dinero, porque una vez graduados nadie los recibe en ninguna empresa o institución seria. Los alumnos de escuelas y colegios estatales fallan en la comprensión de lectura, su capacidad de investigación es muy pobre y qué decir de sus conocimientos.

Aunque los sindicalistas lo nieguen, el buen desempeño de un profesor se refleja en los logros de los educandos. Con cuánto cariño se recuerda a un buen profesor e igualmente se desprecia a los mediocres.

El magisterio público tiene una serie de garantías que no las tienen otros gremios; sin embargo, cada día exigen más y dan mal ejemplo con paros y huelgas inoportunas, que afectan a los padres de familia, a la ciudadanía y especialmente a los alumnos.

Los docentes se oponen tenazmente a ser evaluados porque se dan cuenta de sus falencias. A muy pocos les llama la atención mejorar sus conocimientos y actualizar sus técnicas docentes, pues han perdido la vocación de maestros. Frente a esta problemática, el Estado está en la obligación de ponerle orden a la indisciplina y renuencia de los maestros. Ellos deben ser evaluados de acuerdo con la región donde trabajan y debe ser obligatorio actualizarse año tras año en época de vacaciones. Aquellos que muestren resultados deben ser promovidos, en tanto que quienes no lo hagan deben ser advertidos de su mal desempeño o suspendidos de sus labores.

El magisterio es una vocación, su importancia es indiscutible para el futuro de la nación y la movilidad social. La educación pública debe ser mejor o igual a la privada y no se la puede confiar a personas irresponsables preocupadas solamente de sus prebendas y comodidades. Cornelio Salcedo



Mheo



#### **DE LABIOS** PARA AFUERA



Lo propuse hace seis meses en una reunión y no ha llegado, ¿qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿'CVY'? ¿Están en nómina de Air-e o de Afinia?".

Gustavo Petro, presidente de la República. Sin pruebas, el mandatario insinuó corrupción en los alcaldes del Caribe por los precios de las tarifas de energía. Asocapitales protestó por la falta de coordinación con el Gobierno nacional en el tema.

## Cambio de ministra y de estrategia



EN LOS DOS AÑOS DE SU MANDATO, EL presidente Gustavo Petro, ha nombrado tres ministras de Agricultura. En promedio, cada ocho meses hay una nueva jefa de la cartera del agro.

Estos cambios continuos le hacen mucho daño al sector agropecuario, pues crean inestabilidad en las políticas sectoriales e incertidumbre en los negocios e inversiones del sector. Cada vez que se remueve una ministra de Agricultura, se pierden alrededor de seis meses en conformación de equipos de trabajo, redirección de presupuestos y conocimiento sobre el sector. Lo anterior, sin contar el tiempo que malgastan en redes sociales, foros, reuniones con políticos, burócratas del agro y organizaciones campesinas. Todos llegan a pedir puestos y plata. En este gobierno ha sucedido algo curioso: a pesar de que la política agraria del presidente Petro está enfocada en la reforma agraria, las tres ministras que han pasado por la cartera del agro, Cecilia López, Jhenifer Mojica y la recién nombrada, Martha Carvajalino, tienen grandes diferencias en la forma de concebir e implementar dicha reforma. Por ello, se han visto frustrados los programas de compra y adjudicación de predios rurales y de fomento a la agricultura campesina familiar.

Muchos productores del campo guardaban las esperanzas de que, en el gobierno Petro, las cosas en el campo iban a mejorar. Si bien es cierto que han logrado reducir la corrupción y la politiquería, han cometido muchas equivocaciones en el enfoque de política de fomento agrícola y rural. La ministra Jhenifer Mojica, concentró todos sus esfuerzos y recursos en los programas de ayudas, incentivos y subsidios a la agricultura campesina familiar, comunidades rurales y grupos étnicos, sin antes capacitarlos y formarlos en buenas prácticas agrícolas y emprendimiento rural. Dos años después, solo logró confundir a los productores y perpetuar los problemas del campo. Además, cometió el error de ignorar y maltratar a los empresarios y a la agroindustria del país que, al final del día, son los que mueven el desarrollo del campo, el empleo y la riqueza en las regiones. Se va del ministerio con un balance de gestión más agrio que

La ministra entrante, Martha Carvajalino, a quien no conozco, tiene varios desafios por delante. Si estuviera en su lugar, me concentraría en compararle los predios a los miles de pequeños productores que producen alimentos y materias primas en tierras arrendadas, y comprar grandes extensiones de tierras en la altillanura para adjudicarlas a asociaciones de productores bajo la figura de común y proindiviso. Paso seguido, integraría esos productores a los núcleos agroindustriales, para garantizar proyectos agrícolas rentables y la compra anticipada de sus cosechas.

Claramente, para obtener estas victorias tempranas se requiere armar dos grupos de trabajo. El de la avanzada, que son los que aportan la tierra y los recursos de para estructurar y desarrollar los proyectos productivos (Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Finagro y Banco Agrario) y los que proveen la biotecnología (ICA, AGROSAVIA y VECOL). La Bolsa Mercantil de Colombia, que se encargue de notarizar los contratos forward y las coberturas de riesgos con el sector privado. Cuando las cosas no están saliendo bien hay que cambiar de estrategia.

\*Consultor en crédito de fomento agroindustrial.



#### ANTIEDITORIAL

En respuesta al editorial del 26 de junio de 2024, titulado "Assange y la lucha por el acceso a la información".

# Assange y su lucha

#### HELBERT GALINDO

LA LIBERTAD DE PRENSA Y DE expresión es un concepto sofisticado que va más allá de hackear bases de datos o comprar información para publicar en bruto, sin análisis ni contexto ni considerando la protección de las fuentes y los eventuales inocentes. Este ejercicio periodístico implica tomar datos, construir una historia y publicar para que la opinión pública actúe en el marco de una sociedad democrática.

Un ejercicio así gatilla controles institucionales, judiciales, políticos y electorales para cambiar el comportamiento de los detentadores del poder. Lleva a cambiar a los actores, formular políticas públicas v establecer nuevos accionares en la sociedad. El conocimiento de los poderosos permite, entre otros muchos aspectos, asignar mejor los recursos públicos y cambiar la burocracia. Pero lo hecho por Assange luce vacío. Mucha de la información publicada se hizo

sin construir un caso que llevara a cambios profundos. Permitió, sí, construir en el ideario colectivo el cuento fácil de que las instituciones son todas corruptas y están operadas por seres igualmente perversos y corruptos. Por ejemplo, publicar cables de las embajadas de Estados Unidos acerca de la dinámica de la política local, sin considerar que esa es una tarea fundamental y consustancial al ejercicio diplomático, llevó a la gente a pensar que estos gobiernos poderosos intervienen de manera oculta en el ejercicio directo del poder local.

Por otro lado, Estados Unidos alega, con algo de razón, que se afectó su ejercicio legítimo de proteger sus intereses ventilando nombres de personas protegidas. Claramente, un periodista serio debería evaluar si estos intereses son realmente legítimos y se corresponden con una lógica de valores asociados a alguna ética democrática o legalmente conformada. Debería explicarlo a su público y no solo poner una lista. En este sentido, se requirió quizá más trabajo periodístico que permitiera influenciar la toma de decisiones del público.

Otra lección significativa, colateral, es el respeto mostrado por Gran Bretaña al derecho de asilo. Assange estuvo viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres por siete años y no se le ocurrió al Gobierno británico entrar a la fuerza a sacar al protegido. Compare este hecho con la actitud reciente del gobierno del presidente Noboa de Ecuador al intervenir violentamente en la Embajada de México para sustraer por la fuerza a un prófugo. Aquí se subraya el avance y la fortaleza de las instituciones y el poder de la lev en uno v otro lado del mundo. En Ecuador una interpretación primitiva sin respeto por normas y compromisos internacionales. En Europa, en este caso, apegado a la lev.

Por último, habría que reflexionar sobre el sustento y la consistencia a lo largo del tiempo de aquellos agentes llamados a brindar apoyo. Durante este lapso, debe preguntarse si el sufrimiento moral, psicológico y económico de Assange y su familia tuvo paliativo en toda la comunidad periodística mundial llamada a cumplir con uno de sus caídos en combate. Me temo que están en deuda.

#### LA COLUMNA DEL LECTOR

## ¿Cuánto pesa la melanina?

MAURICIO DÍAZ-BELTRÁN

UNO DE LOS VERSOS DEL poema titulado "¡Me gritaron negra!", de la artista peruana Victoria Santa Cruz, dice: "Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba". Se refiere a la carga que la sociedad le ha impuesto por ser negra. Cinco siglos de menosprecio y humillaciones. No es poco pesada. Se diría entonces que al menos la mayoría de los negros y negras que comparten esta carga, dado lo severa que es, tendrían una

Se diría que al menos la mayoría de los negros y negras que comparten esta carga, dado lo severa que es, tendrían una conciencia plena, material e histórica de ello, pero no".

conciencia plena, material e histórica de ello, pero no. Para muchos afrodescendientes, las condiciones adversas a las cuales están sometidos, como el ser pobre, no tener acceso a una educación de calidad o subsistir realizando trabajos que nadie quiere hacer, les resultan inherentes a su existencia, y eso implica tácitamente la aceptación de su ser racializado; una forma de racismo autoinfligido.

No está en discusión que el cambio de paradigmas éticos y políticos, junto a la digna lucha de las gentes que de manera histórica han defendido su negritud (sobre todo en la segunda mitad del siglo XX), defensa que va desde encontrar belleza en nuestras narices anchas y cabellos rizados hasta la conservación en esencia de nuestros bailes, cantos y fonética, resultaron en un acervo de derechos impensable a luz del pasado para los negros que vivimos hoy. El tener un nombre, el elegir cómo vestirnos, el no vivir bajo el menoscabo de la palabra y los maltratos del capataz; en una idea: el ser libres. Pero la historia no acaba ahí. El racismo y la racialización persisten, y por tanto ha de persistir su contraparte dialéctica: la lucha de nosotros, los negros, por defender el derecho que enarbola todos nuestros derechos: el ser negros sin que eso propicie que se nos arrebate nuestra circunstancia de humanos libres e iguales.

Así como las formas de violencia instituidas en la infraestructura que habitamos, base material y determinante de la estructura de la sociedad, se han modificado y adaptado al paradigma político de los tiempos que corren, también han de modificarse las formas de resistir esta violencia y los espacios en los que el resistir tiene lugar. Ya no es el palo del gamonal golpeando la espalda del negro o el hacendado abusando sexualmente de la negra en la maloliente caballeriza; son las condiciones presentes engendradas por ese pasado, por ejemplo, las dificultades sistemáticas que las personas negras encontramos para acceder a un sistema de salud de calidady a bajo costo (que es lo que la mayoría podemos pagar), o a un sistema de acueducto y saneamiento básico que suceda en condiciones dignas de vida, o a un mercado laboral con empleos cuyos montos salariales permitan acceso a niveles efectivos de consumo, ahorro y crédito.

Pesa el ser negro. No es una carga per se, es una carga impuesta. Y deshacerse de ella requiere dos cosas: primero, resignificar nuestra condición negra y con ello dignificar nuestra existencia, y segundo, entender los mecanismos que legítimamente llevan a lo primero, como no es el caso del espejismo de la inclusión, aprovechado por marcas y corporaciones al usar personas negras como actores y modelos en los productos que venden a una sociedad capitalista que históricamente ha aplastado, precisamente, a las personas negras.

#### Foto de la semana



Montañistas ascendiendo la cara norte del volcán nevado del Huila. / Alex Palacio (@ alexpalacio24)

Envianos tu propuesta para La página del lector al correo elespectadoropinion@gmail.com, indicando tu nombre completo y la categoría en la que quieres participar. Columna del lector: Cualquier tema es bienvenido, lo importante es convencer con argumentos. Extensión máxima: 600 palabras. Antieditorial: Cuéntanos en un texto por qué estás en desacuerdo con cualquiera de los editoriales publicados en El Espectador. Extensión máxima: 500 palabras. Foto de la semana: Muestranos la mejor fotografía que hayas tomado. Buscamos imágenes de buena calidad. Tamaño máximo de archivo: 3.0 MB. Sé original. No caigas en lugares comunes ni repitas el contenido abordado por otros. Esperamos textos bien escritos, sin errores de redacción ni ortografía. Comprueba todos los datos y las fuentes que citas. Evita el lenguaje pretencioso y burocrático. Atrévete a disentir. Nos gustan los enfoques inesperados y distintos. Sé respetuoso. No tendremos en cuenta propuestas que contengan insultos, afirmaciones falsas o inciten a delitos. Evita enviarnos contenidos que ya hayan sido publicados antes en otros medios. Tu colaboración debe ser exclusiva para El Espectador.

## Margot Robbie espera su primer hijo

La actriz y productora australiana Margot Robbie está embarazada y espera su primer hijo, con su marido Tom Ackerley, según informó el medio de celebridades People.

Los representantes de Robbie y Ackerley aún no han confirmado la noticia, pero el medio estadounidense asegura que

"múltiples fuentes confirman que la estrella de Barbie, de 34 años, y su marido, Tom Ackerley, están esperando su primer bebé".

La relación personal entre la protagonista de Barbie con Ackerley, actor y productor británico que también tiene 34 años, comenzó en 2013 tras conocerse

en el rodaje del drama Suite francesa, donde ella hacía el papel de Celine y él se desempañaba como ayudante de dirección.

La pareja, que siempre ha mantenido su romance en privado, no anunció su compromiso antes de casarse. En 2016, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada.

Robbie y Ackerley aún no han confirmado la noticia, pero "People" asegura que múltiples de sus fuentes lo confirman.

# Series



Majida Issa y Geraldine Zivic (foto) son las protagonistas de la serie junto con Rami Herrera. / cortesia: VIX

La serie de ViX está escrita por los guionistas Julio Jiménez e Iván Martínez, quienes crearon un thriller capaz de retar a los actores y poner a prueba a los espectadores. Jiménez, Majida Issa y Rami Hernández hablaron para El Espectador sobre esta producción.



DANIELA SUÁREZ ZULUAGA

dsuarez@elespectador.com

A Julio Jiménez no le gusta la virtualidad. Dice que se aburre, se equivoca y prefiere las interacciones presenciales, aunque este no haya sido el caso. Tiene 75 años y más de 20 historias escritas que se han convertido en novelas exitosas, aunque no le guste reconocerlo. Cuando lo entrevisté por teléfono me dijo que no es pretencioso, que no se siente cómodo siendo el foco de atención y por eso evita a la gente. Pero si hay algo que no puede evitar ni negar es su amor por la escritura. Se ha dedicado toda la vida a escribir una novela tras otra. Desde Un largo camino, en 1977, hasta Los cuervos, en 1984. Jiménez también es el autor de Lola Calamidades, Yo amo a Paquita Gallego, Pasión de gavilanes 2 y, la más ria, me contó que estaban char- Julio Jiménez, escritor.

reciente, La sustituta.

Las últimas cuatro novelas las ha escrito en compañía de Iván Martínez Lozano, también guionista. Entre risas, Jiménez admitió que es la única persona con la que ha podido entenderse para escribir. "Él es mi socio, hemos hecho varias cosas juntos, incluida La sustituta, que en principio se iba allamar La sirvienta, pero al final quedó con el primer nombre. Me parece muy irregular, te confieso que yo no le pondría así a una novela nunca en la vida".

La serie, que llegó a la plataforma ViX el 28 de junio, cuenta la historia de tres mujeres que se cruzan por situaciones adversas. Es dirigida por Lucho Sierra y Rodrigo Lalinde, y protagonizada por Majida Issa, Geraldine Zivic y Rami Herrera. Pensé que Julio Jiménez, al ser uno de los escritores, iba a estar más involucrado con la creación audiovisual de su guion, pero me equivoqué. Cuando le pregunté por la histolando con Iván un día cualquiera, y le expuso una situación que le pareció curiosa, pero luego se quedó en silencio. "¿Sabes? Ya ni me acuerdo de la historia que me contó, porque luego de La sustituta trabajamos en otras novelas que fueron reemplazando esta. Lo que sí recuerdo es que trabajábamos muy unidos, nos llamábamos por teléfono a diario".

Poco a poco fueron integrando el guion de esta serie que, según él, es escabrosa y a la vez entretenida. Fue muy enfático en que ambos ponen como prioridad que todo lo que escriben les guste a ellos primero, antes de convertirlo en un producto audiovisual. Cambiamos el tema de la serie porque me gustó la forma en la que hablaba sobre la escritura, así que quise preguntarle de dónde nació esa vocación. "La escritura nació conmigo", respondió. "Escribía cuentos en mis libros del colegio, todavía tengo los dibujos y las his-

La sustituta' se iba a llamar 'La sirvienta', pero al final quedó con el primer nombre",

torias que escribí hace mil años". Recuerda que a sus ocho años leía novelas fuertes, que describían escenas eróticas con detalles demasiado específicos para un niño de su edad, pero nunca lo tomó con maldad. A toda esa creatividad que le producía lo que leía le sumó que creció con la televisión. "El primero en llamarme para escribir una novela fue Fernando Gómez Agudelo, que fue el que trajo la televisión a Colombia. Eso fue hace muchos años".

Después de recordar un poco de su niñez y juventud, regresamos a La sustituta. Le pregunté por su relación con las tres protagonistas, y me dijo que ya él no se involucraba directamente con los actores ni con la parte audiovisual. Solo se preocupa por escribir y entregar el guion. "Los tiempos han cambiado; antes las novelas se hacían de manera más pausada y yo hacía parte de todo el proceso; hasta buscaba las locaciones para grabar, ¡imagínate!". Dice que ahora vivimos con afán, todo tiene que ser para ya, y las novelas, que antes se contaban en más de cien capítulos, ahora se tienen que contar en diez. Para él, que se tomaba su tiempo para escribir una buena historia, ha sido difícil acostumbrarse a correr.

Aunque en el caso de La sustituta ya la historia estaba escrita, cuentan.

para las tres protagonistas fue desafiante. "La serie llegó a mí como un regalo que me mandó mi abuela", dijo Majida Issa. Me pareció curioso el dato porque su abuela es la actriz Teresa Gutiérrez, que en vida trabajó varias veces con Julio Jiménez. Quizá sí fue un regalo de ella.

Issa y Rami Herrera reconocieron que, a diferencia de otros personajes que han interpretado, este las retó en todos los sentidos. "Este libreto es poco convencional, arriesgado y camaleónico. Tiene personajes con muchas capas y te exige demasiado como actor; no te deja descansar", dijo Herrera en la entrevista luego de asegurar que este proyecto era como "el parque de diversiones para un actor".

El trabajo de Jiménez y Martínez en el guion impresionó a los actores. Al ser un thriller psicológico, Majida reconoce que ese género en particular tiene algo que los otros no, y es que permite jugar con el espectador. "Cuando la persona que está viendo la serie cree que está entendiendo lo que está pasando, la historia da un giro que la lleva a otro lado, y nosotros como actores tenemos que tejer todos estos caminos". La serie, que ya está disponible en la plataforma ViX, es un juego entre quienes la ven y quienes la

#### Concluyó el Tour de Austria

La última etapa de la 73.º Vuelta a Austria no se disputó este domingo debido al trágico fallecimiento del noruego André Drege en la cuarta etapa, disputada el sábado. El pelotón vistió de negro y honró con un minuto de silencio a su colega. El campeón fue el italiano Diego Ulissi, del UAE Team Emirates. En el podio lo acompañaron el colombiano Brandon Rivera, segundo, y el estadunidense Magnus Sheffield, ambos del Ineos Grenadiers.



#### Alonso ganó el Gran Premio de Alemania

El piloto colombiano David Alonso (CFMoto) logró este domingo su sexta victoria de la temporada al consagrarse campeón del Gran Premio de Alemania de Moto3 en el circuito de Sachsenring, lo que le consolida aún más en el liderato mundial de la categoría. En la clasificación general defiende su primer lugar con 179 puntos, 58 de ventaja sobre el español Ortolá, el segundo mejor clasificado. El podio lo cierra el también español Daniel Holgado, que registra 120 puntos. Alonso volverá a competir el 4 de agosto, cuando haga frente al Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone.

# CapaAmérica

#### REDACCIÓN DEPORTES

■l buen rendimiento de la selección de Colombia en la Copa América de Estados Unidos 2024 tiene a más de uno ilusionado con sumar un nuevo trofeo en las vitrinas nacionales. La tricolor se metió entre los cuatro mejores equipos del certamen continental y por los resultados obtenidos no es descabellado pensar que el objetivo principalsepodríaestarlograndoel 14 de julio, en Miami.

Ahora, para llegar a esa definición, primero hay que asumir la semifinal ante Uruguay, que dejó a Brasil en el camino. Sí, no es la canarinha que supo maravillar en otras épocas, pero siempre es un rival difícil de superar. La celeste está dirigida por el argentino Marcelo Bielsa y desde que asumió las riendas, en mayo del año pasado, los resultados han sido favorables: registra 13 partidos y en 10 de ellos se llevó la victoria, los tres restantes fueron dos empates y una derrota.

"El partido ante Colombia será tan exigente como este ante Brasil, porque es un equipo que viene realmente evolucionando muchísimo partido a partido", afirmó Bielsa tras clasificar a las semifinales. "Confiamos en que estamos en condiciones de poder jugar en un plano de igualdad con cualquier rival. Creemos en nuestras posibilidades".

La tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, tiene una ligera ventaja respecto a su próximo rival. Mientras los uruguayos sufrieron la intensidad de los brasileños durante 90 minutos en un partido muy físico, Colombia resolvió con tranquilidad y contundencia (5-0) la llave contra Panamá en los primeros minutos del partido.

Con lo rápido que se le dieron las cosas a la tricolor contra los canaleros, su estratega pudo darles descanso a sus referentes. Primero salieron Luis Díaz y Jhon Arias, luego lo hizo James Rodríguez, todos ellos con una merecida ovación.

"La clave fue competir, desde lo físico y lo técnico, de la mejor manera. No floreamos. Pareciera que fue un baile y no fue así. Fue un partido duro y estoy contento de que lo pudimos ganar", comentó Lorenzo tras clasificar a las semifinales. Fue una tarde redonda para la selección, que vio de nuevo cómo James recibía su premio a Mejor jugador del partido. Ya son tres las veces que recibe dicha distinción y es serio candidato a ser considerado el mejor del torneo.

#### De Panamá a Uruguay

Las diferencias entre Panamá v



La selección de Colombia logró avanzar a las semifinales de la Copa América tras golear a Panamá 5-0 en Glendale./AFP

Sigue vivo el sueño continental

# Llegó la hora de la verdad para la selección de Colombia

Tras meterse en las semifinales de la Copa América 2024, la tricolor quedó a dos partidos de la gloria. Uruguay será su próximo reto.

los centroamericanos tienen apenas un jugador en las cinco grandes ligas de Europa, los charrúas cuentan con 10, uno más que Colombia. Es un salto evidente en la calidad de los futbolistas a enfrentar.

También se trata de enfrentar al equipo que, junto a Argentina, ha recibido menos goles en este certamen: apenas un gol en contra en cuatro partidos. Tiene una defensa sólida, sí, pero a la hora de vérselas con la tricolor lo hará con bajas sensibles. Ronald Araújo, central del Barcelona, no jugará por lesión, mientras que Nahitán Nández se perderá el partido tras ser expulsado ante Brasil por una entrada peligrosa sobre Rodrygo.

El ataque uruguayo es el segundo más eficiente de la Copa América, por detrás del colombiano. Han Uruguay son notables. Mientras marcado nueve goles, dos menos miércoles.

que la tricolor. Su tridente, compuesto por Darwin Núñez, Maximiliano Araújo y Facundo Pellistri, reúne juventud, potencia y velocidad. Serán un reto para la defensa tricolor, en la que Daniel Muñoz y Davinson Sánchez son protagonistas. Por fortuna, para nosotros, Jefferson Lerma, volante de primera línea clave en el proceso de Lorenzo, volverá a la alineación tras

Mañana comenzarán las semifinales con el duelo entre Argentina y Canadá (7:00 p.m.). Colombia enfrentará a Uruguay el próximo

cumplir con su suspensión y ayudará a contener la garra charrúa.

Por esas razones se da por sentado que el duelo contra Uruguay será el más difícil para Colombia en lo que va de la Copa América. El partido contra Brasil fue complicado, pero los dirigidos por Néstor Lorenzo contaban con margen de error, ya que lo jugaron con la plena conciencia de va estar clasificados a los cuartos de final.

Aunque contra Panamá no pareció, desde ese momento las equivocaciones costaban más caro. Uruguay es un equipo más contundente, de mayor jerarquía y con gran recambio, por lo que será a otro precio. Aun así, Colombia posee el talento y los argumentos futbolísticos para buscar la clasificación y medirse en la final con el ganador de la llave entre Argentina y Canadá.

## Ya es hora de ganar

MUCHA BOLA

ANTONIO CASALE



Puede ser una semana histórica para el fútbol colombiano. El equipo de todos está derechito. No solo es que se hacen las cosas bien, que se hacen muy bien.

Es que los goles se convierten en los momentos claves y no solo el delantero los marca. Es que la pelota quieta desenreda al equipo cuando hay posibilidad de problemas. Es que se sufre poco atrás y cuando se sufre el arquero salva y también los palos juegan. Ojo, la suerte es amiga de los que trabajan.

No está de más decir que Lorenzo repotenció a James, le dio con Arias un socio conector al diez y a Díaz. Tampoco sobra reconocer que encontró a Richard Ríos para ser el centrocampista que por tanto tiempo faltó y que jugadores como Muñoz y Lerma están en su mejor instante de una carrera que da muchas vueltas. Por si fuera poco, sobran delanteros con gol y John Córdoba, el elegido en esta copa, está fino.

Ahora, nuestra historia, salvedad hecha del título obtenido en 2001, va cuenta con bellas historias, parecidas a esta, que han terminado con una montaña de ilusiones que se han diluido a la luz de los pequeños detalles. El penal de Aristi en la semifinal de la copa del 93 contra Argentina, la semifinal de 2016 en Estados Unidos en la que no se jugó como se esperaba y también en el partido previo a la final o los penales contra el Dibu Martínez en 2021.

Pero esta historia se parece más a la de 2001 que a todas las demás. En aquella oportunidad no hubo objeción, se ganó con el arco en cero, el goleador del torneo que fue Aristizábal y la casa llena. Esta vez también hemos sido locales, las tribunas amarillas dan cuenta de ello y el juego, no tengamos miedo de decirlo, ha sido superior al de todos los demás, incluida Argentina, campeona del mundo.

Ahora llega el momento de hacerlo igual bajo presión y cuidar la mayor cantidad posible de detalles. El fútbol, lleno de imponderables, nos debe mejor fortuna hace muchos años. Ojalá se dé porque los récords de James, el invicto y los tantos goles conseguidos servirán de poco si estando tan cerca se nos vuelve a escapar la tortuga. Falta lo más difícil, es verdad, pero hay con qué.



### **INVERTIR EN LAS MUJERES** PARA ACELERAR EL PROGRESO

En el cierre de la alianza Presupuestos para la Igualdad conozca los avances y aprendizajes que el trabajo con 10 territorios y 8 sectores del país dejan para que Colombia, sus instituciones y territorios sigan apostando, de manera cada vez más efectiva, en invertir para garantizar los derechos de las mujeres.

Registro desde las 8:00 a.m.





8:30 a.m. a 11:00 a.m.



Bogotá, Hotel Marriot - Calle 26

Inscripciones abiertas



**Cupos limitados** 

**f** ⊚ @onumujerescol 📉 @ONUMujeresCol

www.elespectador.com/responsabilidad-social/impacto-mujer/

Una iniciativa de:









Medio aliado:





#### Sudoku

|      |   |   | 6 |   | 4 |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      | 5 | 4 |   |   |   |   |   | 8 |
|      |   |   |   |   |   | 6 | 1 |   |
|      | 8 |   |   |   | 6 | 9 |   |   |
|      | 9 |   |   | 3 |   |   | 2 |   |
|      | 1 |   |   | 8 | 2 |   |   |   |
|      |   |   |   |   |   |   | 5 |   |
| 5 77 |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |
| 5    |   |   |   | 6 | 8 | 4 |   |   |

|   | 1 |   |   |   |   |   | 9 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   | 7 |   | 4 | 3 | 1 |   |
|   |   |   | Г | 9 |   |   | 7 |   |
|   | 9 |   |   |   |   | 1 |   |   |
|   |   | 3 | 5 | 8 |   | 2 |   |   |
|   |   |   |   | 6 | 7 | 5 | 3 |   |
| 4 |   | 1 |   |   | 5 |   |   | 1 |
|   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |

Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

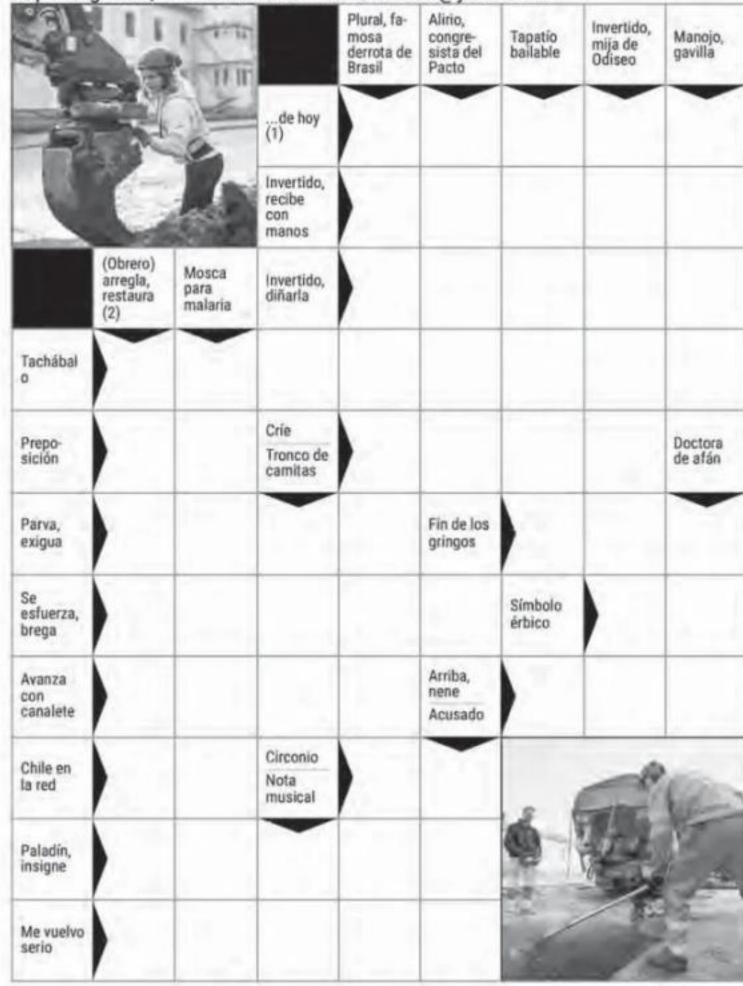

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Calce, Neura, Et. Cr. Volitivo, Operario, Live, Ad. Ana. Alón. Derivase, Omara, Rolar, Asana. Verticales: Voladora Opinemos, Elevárala Catire, Irán, Ar, Ta, Avara, Lucirala Cérvidos En, OO, Ne.

# EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Te comportarás con mucha seguridad en ti, serás consciente de lo que vales, así que será el momento para tomar decisiones. Número del día: 9.

Leo (24 jul. - 23 ago.) La felicidad vendrá a tu vida si compartes con los demás, vivir a veces en soledad está bien, pero no normalices esa sensación. Número del día: 15.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Tus relaciones están empezando a darte señales para que encuentres equilibrio y satisfacción. No tienes que rogar por atención. Número del día: 3

Libra (24 sep. - 23 oct.) Emplea la astucia y busca los puntos débiles de todo lo que se oponga a ti. No tengas miedo, confía en lo que haces. Número del día: 7.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Hoy vivirás un momento donde conciliar con sabiduría y madurez será la carta en cualquier acuerdo que se presente con tu familia. Número del día: 8.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Empieza una etapa de cambios profundos, por eso tendrás que reflexionar si lo que estás decretando es lo más conveniente. Número del día: 6.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) No es linda la forma como le estás haciendo ver a los demás tus descontentos. Estás hiriendo a quienes te aman por actuar de forma egoísta. Número del día: 20

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Es posible que hoy te encuentres algo inestable v que eso te lleve a tener sentimientos de mucha tristeza. Vive con calma. Número del día: 0.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Tu mundo emocional podría encontrarse patas arriba hoy, así que será mejor que actúes con cautela, sin tanta prisa y con las emociones guardadas. Número del día: 9

Aries: (21 mar. - 20 abr.) No te olvides hoy de crear certezas para afrontar circunstancias difíciles con la que te encuentres en el camino. Eres fuerte. Número del día: 12.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Estás pensando que las personas que te rodean están retrasando o impidiendo que evoluciones, y eso no es verdad.Número del día: 1

Géminis (22 may. - 21 jun.) Romperás con los viejos hábitos y empezarás a proyectarte de manera más consciente hacia tus sueños. Nadie más tiene el poder. Número del día: 4.

LUNES 8 DE JULIO DE 2024 / EL ESPECTADOR

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

**Empleos** 7 » Tecnología

Bienes Raices Maguinaria

Vehículos Negocios

Otros 10 » Módulos

Servicios

11 » Judiciales

Turismo

12 » Exeguiales

# Clasificados

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044

#### Tarifas:

- Palabra \$ 1.681
- Centímetro x col. \$ 66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- » PSE
- Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias



#### Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

1. LLA E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES. Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la parte Resolutiva del Acto Administrativo que se relaciona a continuación proferido por el Subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual se confiere una autorización para actuar como

autorretenedor impuesto sobre la renta" RESOLUCIÓN No. 5149 del 07 de Junio del 2024. RAZON SOCIAL: WONDER GROUP S.A.S. con NIT 900.647.018-4. JOHANNA CAROLINA PINEDA CARVAJAL, Jefe Coordinación Correspondencia y Notificaciones (A). HI 2. U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES. Dando cumplimiento a lo ordenado en el articulo cuarto de la parte Resolutiva del Acto

Administrativo que se relaciona a continuación proferido por el Subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor impuesto sobre la renta" RESOLUCION No. 5150 del 07 de Junio del 2024, RAZON SOCIAL: NOVO PLUS S.A.S. con NIT 900.083.504-0, JOHANNA CAROLINA PINEDA CARVA JAL. Jefe Coordinación Correspondencia y Notificaciones (A), H2

#### **Edictos**

#### **Avisos**

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR - CESAR. EDICTO. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITÓ ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR - COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 86 LITERAL E) Y 87 DE LA LEY 1448 DE 2011. EMPLAZA A todas las personas que tengan derechos legítimos sobre el predio rural denominado "Parcela Nro. 25 Villa Rosa" conocido como "El Socorro - La Virginia" ubicado en la vereda Dos Caminos, del municipio de Distracción, departamento de La Guajira, identificado registralmente con la matrícula Nro. 214-17470 y catastralmente con la cédula Nro. 44-098-00-01-0005-0103-000; así como a los acreedores de obligaciones relacionadas con los predios y las personas que se consideren afectadas con la suspensión de los procesos judiciales y procedimientos administrativos: PARA QUE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO se haga presente de manera personal a este despacho ubicado en la Calle 16B No. 9 - 83 Edificio Leslie 2º Piso, o a través del correo electrónico jcctoesrt03vpar@notificacionesrj. gov.co, a efectos de hacer valer sus derechos sobre dicho predio y presentar oposiciones de conformidad con el Art. 88 de la Ley 1448 de 2011, dentro del proceso de restitución y formalización de tierras despojadas o abandonadas forzosamente presentado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS TERRITORIAL CESAR - LA GUAJIRA, repartido a este Despacho Judicial, demanda que fue admitida el día veintitrés (23) de mayo del dos mil veinticuatro (2024) bajo el radicado Nro. 2023-00160 y que a continuación se relaciona: SOLICITANTE Se omiten nombres de los solicitantes por disposición del numeral CUARTO del Auto admisorio de fecha 23/05/2024. Nro. IDENTIFICACION Se omiten números de identificación de los solicitantes por disposición del numeral CUARTO del Auto admisorio de fecha 23/05/2024. NOMBRE DEL PREDIO A RESTITUIR "Parcela Nro. 25 Villa Rosa" conocido como "El Socorro - La Virginia", vereda Dos Caminos, del municipio de Distracción, departamento de La Guajira. REFERENCIA CATASTRAL DEL AREA SOLICITADA 44-098-00-01- 0005-0103-000. MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA Nro, 214-17470. TITULARES EN CATASTRO YAMILE ESTHELA MERCADO CHACÓN y ORLANDO BLANCO PAVA, REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS. PREDIO SOLICITADO "PARCELA NRO. 25 VILLA ROSA" CONOCIDO COMO "EL SOCORRO - LA VIRGINIA". LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO. De acuerdo con la información recolectada en campo se establece que el predio se encontraba alinderado antes del desplazamiento o despojo como sigue: NORTE: Partiendo del punto 101 (con coordenadas N 2770940.58 - E 5003270,00), en linea recta y dirección sureste, hasta llegar al punto 114 (con coordenadas N 2770861.92 - E 5003456.38), en una distancia de 202.30 metros y colindando con predio del señor Jorge Parodi Solano con via en medio. ORIENTE: Partiendo del punto 114 (con coordenadas N 2770861,92 - E 5003456.38). en línea quebrada y dirección suroeste, pasando por los puntos 113, 112, 111 y 110 hasta llegar al punto 109 (con coordenadas N 2769813,70 - E 5003011.20), en una distancia de 1235,44 metros y colindando con el predio de la señora Rosa Fernández Barliza, SUR: Partiendo del punto 109 (con coordenadas N 2769813.70 - E 5003011,20), en línea recta y dirección noroeste, hasta llegar al punto 108 (con coordenadas N 2770005.64 - E 5002968,44), en una distancia de 196,65 metros y cofindando con el predio del señor Carlos Ovalle García. OCCIDENTE: Partiendo del punto 108 (con coordenadas N 2770005.64 - E 5002968.44), en línea quebrada y dirección noreste, pasando por los puntos 107, 106, 105, 104, 103, y 102, hasta liegar al punto 101 (con coordenadas N 2770940.58 E 5003270,00), en una distancia de 1051,37 metros y colindando con el predio del señor Eliseo Martínez, siendo este último el al punto de partida y cierre del poligono. La presente publicación se efectuará en un diario de amplia circulación nacional, en una radiodifusora nacional, en una emisora regional que tenga cobertura donde se encuentra el predio solicitado, y en la página web de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras; tal como lo dispone el literal E) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011. Con esta publicación se entenderá surtido el traslado de la solicitud a las personas indeterminadas y que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos legitimos y quienes se consideren afectados por el proceso de restitución. Dado en Valledupar, el día diecisiete (17) de junio del dos mil veinticuatro (2024).

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR - CESAR, EDICTO, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR - COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS, 86 LITERAL E) Y 87 DE LA LEY 1448 DE 2011. CONVOCA A los herederos indeterminados del señor JOSE DEL CARMEN FANDIÑO (Fallecido) y A TODAS LAS PERSONAS que tengan derechos legitimos sobre | GESTION DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS- | 192-12722 TITULAR EN CATASTRO NO SE CUENTA CON | cerca en medio. SUR: Partiendo del punto 386851 el predio denominado "El Quindio" ubicado en la vere- | DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR - GUAJIRA ante | FICHA PREDIAL REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS. | (con coordenadas 2626499,07 N - 4950987,63 E) en

GABRIEL BRU BUELVAS, Secretario. (Hay firma). C3

da Tierras Nuevas, corregimiento de Villa Germania, jurisdicción del municipio de Valledupar, departamento del Cesar identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nº 190-196432 y cédula catastral Nro. 20001000400 020770000; PARA QUE DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO se hagan presentes en la Calle 16B No. 9 - 83 Edificio Leslie 2º Piso, o a través del correo electrónico jcctoesrt03vpar@ notificacionesrj.gov. co, a efectos de hacer valer sus derechos sobre dicho predio y presentar oposiciones de conformidad con el Art. 88 de la Ley 1448 de 2011 dentro del proceso de restitución y formalización de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, presentado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS TERRITORIAL CESAR - LA GUAJIRA ante este Despacho Judicial, demanda que fue admitida el día veinticuatro (24) de febrero del dos mil veintidos (2022) bajo el radicado Nro. 2021-00158 y que a continuación se relaciona: SOLICITANTE Se omite nombre del solicitante por disposición del numeral SEXTO del Auto admisorio de fecha 24/02/2022. No IDENTIFICACIÓN Se omite nombre del solicitante por disposición del numeral SEXTO del Auto admisorio de fecha 24/02/2022. NOMBRE DEL PREDIO A RESTITUIR "El Quindio" ubicado en la vereda Tierras Nuevas, del corregimiento de Villa Germania, jurisdicción de Valledupar, departamento del Cesar, REFERENCIAS CATASTRALES DEL AREA SOLICITADA Nro. 20001000400 020770000. MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA Nro. 190-196432. TIULAR EN CATASTRO JOSE DEL CARMEN FANDINO GUTIERREZ. REDACCIÓN TECNICA DE LINDEROS. NORTE: Partiendo desde el punto 399991 con coordenadas planas N. 2689847.17 E 491666950. en linea quebrada, en dirección nororiente que pasa por los puntos 326631, 399998, 400008, 399950 y 400012 hasta llegar al punto 400010 con coordenadas planas N:2689922.43 4917386.19, colinda con predio de Diosemiro Lozano, una distancia de 927.16 ms con cerca de por medio. ORIENTE: Partiendo desde el punto 400010 con coordenadas planas N: 2689922.43 E. 4917386.19, en línea quebrada, en dirección sureste que pasa por los puntos 399358, 399958. 399943, 350061, 399066 y 399069 hasta llegar al punto 399349 con coordenadas N: 2688454.13 E. 4918508 76. una distancia de 1259.32. colinda con predio de Aníbal Osorio, con cerca de por medio. SUR: Partiendo desde el punto 399349 con coordenadas N.2688454.13 E. 4918508.76, en linea quebrada, en dirección suroeste que pasa por los puntos 399671, 399351, 1005.1006, 400026 399488, 400027, 399996, 399515, 399951, 399521 399741, 399524,1004, 399525, 399526, 399527 399505,3904, 400020 y 400021 hasta llegar al punto 1002 con coordenadas planas N: 2689096.55 E, 4916803.68, una distancia de 1746.04 m, colinda con predio Nubia Montoya, con cerca de por medio. OCCIDENTE: Partiendo desde el punto 1002 con coordenadas planas N: 2689096.55 E: 4916803.68, en linea quebrada en dirección noroeste que pasa por los puntos 399520, 399506 y 399993 hasta liegar el punto 399960 con coordenadas planas N: 268962997 E 491665555, una distancia de 554.65 ms colinda con predio de Emernegilda Torres, con cerca de por medio y partiendo desde el punto 399960 con coordenadas planas N. 2689629.97 E 491665555 en línea recta, en sentido norte, hasta llegar al punto 399991 con coordenadas planas N: 2689847.17 E:491666950, una distancia de 217.64, colinda con predio de los señores Pertuz, con cerca de por medio. Con esta publicación se entenderá surtido el traslado de la solicitud a las personas indeterminadas y que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos legitimos y quienes se consideren afectados por el

JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR CESAR. Al contestar por favor cite: Radicado No. 20001 3121 002 2017 00115 00. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR - COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 86 LITERAL E) Y 87 DE LA LEY 1448 DE 2011. CONVOCATORIA: A TODAS LAS PERSONAS QUE TENGANO CREAN TENER DERECHOS LEGITIMOS sobre el predio denominado "CRA. 40 # 3-22", identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 190-80779, y cédula catastral 20-001-01-06-0321-0006-000. ubicado en el barrio Nuevo Amanecer, municipio de Valledupar, departamento del Cesar, y los acreedores con garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el inmueble, y las personas que se sientan afectadas con la suspensión de los procesos y procedimientos administrativos, para que dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria se hagan presentes a efectos de hacer valer sus derechos sobre dicho predio y presentar oposiciones de conformidad con el Art. 88 de la Ley 1448 de 2011 dentro del Proceso de Restitución y Formalización de Tierras despojadas o abandonadas forzosamente presenta-

do por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

proceso de restitución. Dado en Valledupar, el día vein-

ticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL BRU BUELVAS, Secretario. (Hay firma). C2

este Despacho Judicial, demanda que fue admitida el veinte (20) de noviembre de 2017, bajo el Radicado No. 20001-3121-002-2017-00115-00. SOLICITANTE CLAUDIA PATRICIA GUTIÉRREZ HERNANDEZ No IDENTIFICACIÓN C.C. No. 40.607.337. NOMBRE DEL PREDIO A RESTITUIR "CRA. 40 # 3-22" Barrio Nuevo Amanecer, municipio de Valledupar, departamento del Cesar. REFERENCIA CATASTRAL DEL AREA SOLICITADA 20001-01-06- 0321-0006-000. MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA No. 190-80779. TITULAR EN CATASTRO ASOCIACIÓN POPULAR DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA. REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS. NORTE: Partiendo desde el punto 1 en línea recta con dirección noreste hasta el punto 2 en una distancia de 17,85 m con Noribeth Martínez. ORIENTE: Partiendo desde el punto 2 en línea recta con dirección sur hasta el punto 3 en una distancia de 7,74 m con la carrera 40. SUR: Partiendo desde el punto 3 en línea recta con dirección oeste hasta el punto 4 en una distancia de 17,85 m colindante sin información. OCCIDENTE: Partiendo desde el punto 4 en linea recta con dirección norte hasta el punto 1 en una distancia de 6,97 m con Sra. Rita - Indígenas Arhuacos. Para efectos del artículo 86 del literal e) de la ley 1448 de 2011, publíquese esta convocatoria en un diario de amplia circulación nacional como EL TIEMPO o EL ESPECTADOR, y en una radiodifusora regional que tenga cobertura en la zona donde se ubica el predio. Con esta publicación se entenderá surtido el traslado a todas las personas indeterminadas y también de todas que tengan o crean tener derechos legitimos sobre el predio. Dado en Valledupar, a los dos (02) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023). SARINA JANETH FALQUEZ CABALLERO, Secretaria.

RAMA JUDICIAL. Consejo Superior de la Judicatura.

República de Colombia. JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR - CESAR. OFICIO Al contestar por favor cite: Radicado No. 20001 3121001- 2023- 00153-00 EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR- COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 86 LITERAL E) Y 87 DE LA LEY 1448 DE 2011. CONVOCA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE LOS PREDIOS DENOMINADOS 'SIN NOMBRE" Y "VILLA MARY" UBICADOS EN LA VEREDA AGUAS FRÍAS, MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ (CESAR), IDENTIFICADOS CON FOLIO DE MATRÍCULA NMOBILIARIA No. 192-42718 Y 192-12722 RESPECTIVAMENTE, ASIMISMO, CEDULA CATASTRAL 201780 0010000 000600 18000, para que dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria se hagan presente a efectos de hacer valer sus derechos sobre dicho predio y presentar oposiciones de conformidad con el Art. 88 de la Ley 1448 de 2011 dentro del Proceso de Restitución y Formalización de Tierras despojadas o abandonadas forzosamente presentado a través de apoderado adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial Cesar - Guajira, en representación de ANDRÉS AVELINO NAVARRO PEDROZO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77303.359 y PETRONA PAULA NAVARRO PEDROZO, identificada con la cédula de ciudadania No. 36.676.018; ante este Despacho Judicial, demanda que fue admitida el diecisiete (17) de abril de 2024, bajo el radicado No. 2000[3] 21001-2023-00153-00 y que a continuación se relaciona: SOLICITANTE ANDRÉS AVELINO NAVARRO PEDORZO NO. IDENTIFICACIÓN C.C. 77.103.359, PETRONA PAULA NAVARRO PEDROZO C.C. 36.676.018. NOMBRE DEL PREDIO A RESTITUIR "SIN NOMBRE" REFERENCIAS CATASTRALES DEL AREA SOLICITADA 1 Hectáreas 5304 Metros 2 MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA 192-42718 TITULAR EN CATASTRO NO SE CUENTA CON FICHA PREDIAL. REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS NORTE: Partiendo desde el punto 145266 localizado en las coordenadas planas 2603003,88N, 4935181,93E en línea sinusoidal, en dirección suroriente, en una distancia de 146.78 metros, pasando por los puntos 145267 y 11071, hasta llegar al punto 145268 localizado en las coordenadas planas 2602986,79N -4935327,37E; Colinda con terrenos baldios del caserio Aguas Frias. ORIENTE: Partiendo desde el punto 145268 localizado en las coordenadas planas 2602986,79N - 4935327,37E en dirección sur, en línea sinusoidal, en una distancia de 219.62 metros, pasando por el punto 145261, hasta llegar al punto 145262 localizado en las coordenadas planas 2602768,04 N - 4935309,95 E; Colinda con caserío Aguas Frias. SUR: Partiendo desde el punto 145262 localizado en las coordenadas planas 2602768.04 N - 4935309,95 E, en línea sinusoidal, en dirección occidental, en una distancia de 159.36 metros, pasando por los puntos 145263-101, hasta llegar al punto 145264 localizado en las coordenadas planas 2602795,70 N - 4935181,25 E; Colinda con predios de Moisés Vega. OCCIDENTE: Partiendo desde el punto 145264 localizado en las coordenadas planas 2602795,70 N -4935181,25E, en linea sinusoidal, en dirección norte, en una distancia de 208.19 metros, pasando por el punto 145265, hasta llegar al punto 145266 localizado en las coordenadas planas 2603003,88N, 4935181,93E; colinda con predios de Moisés Vega. NOMBRE DEL PREDIO A RESTITUIR "VILLA MARY" REFERENCIAS CATASTRALES DEL AREA SOLICITADA 1 Hectáreas 4372 Metros 2 MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA

NORTE: Partiendo desde el punto 903 localizado en las coordenadas 2603084,19N - 4934583,11E en línea sinusoidal, en dirección suroriente, en una distancia de 753.491 metros, pasando por los puntos: 811-810-809-808-807-806-805, hasta llegar al punto 902 localizado en las coordenadas 2602986,79N - 4935327,37E; colinda con el predio denominado "Terreno" identificado con el código predial 20-178-00-01-0006-0163-000 de propiedad del señor Álvaro Danies Lacouture. ESTE: Partiendo desde el punto 902 localizado en las coordenadas 2602986,79N - 4935327,37E, en dirección suroriente, en línea sinusoidal, en una distancia de 384.88 metros, pasando por los puntos: 901-803-802-, hasta llegar al punto 801 localizado en las coordenadas 2602605,99N - 4935334,58E; colinda con el caserio Aguas Frías, SUR: Partiendo desde el punto 801 localizado en las coordenadas 2602605,99N - 4935334,58E, en línea sinusoidal, en dirección suroccidente, en una distancia 1099.45 metros, pasando por los puntos: 823-825-824-823-822-821-820-819, hasta flegar al punto 818 localizado en las coordenadas 2602444.78N 4934265,83E; Colinda carreteable en medio con el predio Similda, identificado con el código predial 20-178-00-01-0006-0033-000 propiedad del señor Alfredo Duarte Blum, OCCIDENTE: Partiendo desde el punto 818 localizado en las coordenadas 2602444.78N 4934265,83E, en línea sinusoidal, en dirección nororiente, en una distancia de 1033.740 metros, pasando por los puntos: 817-906-905-904, hasta llegar al punto 903 localizado en las coordenadas 2603084,19N -4934583,TIE: colinda con el predio denominado Así es la vida, identificado con el código predial 20-178-00-01-0006-0016-000 propiedad del señor Emiro Ayala Duran. Para efectos del artículo 86 del literal e) de la ley 1448 de 2011, publíquese esta convocatoria por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional, El Tiempo o El Espectador. Así mismo, se publicará en una emisora nacional y en una emisora regional con cobertura en Chiriguana (Cesar), cualquier día de la semana en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m., y en la página web de la Rama Judicial y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Con esta publicación se entenderá surtido el traslado de la solicitud a las personas indeterminadas y que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos legítimos y quienes se consideren afectados por el proceso de restitución. Dado en Valledupar, el 24 del mes de abril del año 2024, MARLO MOLINA MOJICA.

SECRETARIO. (Hay firma). H4 RAMA JUDICIAL. Consejo Superior de la Judicatura. República de Colombia. JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE VALLEDUPAR - CESAR. OFICIO AI contestar por favor cite: Radicado No. 2000131 21001-2024-00064-00. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR-COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 86 LITERALE) Y 87 DE LA LEY 1448 DE 2011. CONVOCA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL PREDIO DENOMINADO PARCELA Nº 21, PERTENECIENTE AL PREDIO DE MAYOR EXTENSION DENOMINADO EL PRADO, UBICADO EN LA VEREDA BOQUERÓN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR), IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA Nº 192-18554 Y CÉDULA CATASTRAL 20-400-00-03-0003- 0557-000, para que dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria se hagan presente a efectos de hacer valer sus derechos sobre dicho predio y presentar oposiciones de conformidad con el Art. 88 de la Ley 1448 de 2011 dentro del Proceso de Restitución y Formalización de Tierras despojadas o abandonadas forzosamente presentado a través de apoderado judicial adscrito por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR Y GUAJIRA, en representación de HERMIDES QUINTANA DURÁN identificado con C.C. Nº 12.523.959 y AIDÉ RODRÍGUEZ ASCANIO identificado C.C. Nº 36.573.748; ante este Despacho Judicial, demanda que fue admitida el catorce (14) de junio de 2024, bajo el radicado No. 200013 121001-2024-00064-00 y que a continuación se relaciona: SOLICITANTE HERMIDES QUINTANA DURÁN No. IDENTIFICACION C.C. 12.523.959, AIDE RODRIGUEZ ASCANIO C.C. 36.573.748. NOMBRE DELPREDIO ARESTITUIR "PARCELA No. 21" REFERENCIAS CATASTRALES DEL ÁREA SOLICITADA 20 Hectáreas 2838 Metros 2 MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA 192-18554 TITULAR EN CATASTRO AGENCIA NACIONAL DETIERRAS - ANT. REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS. NORTE: Partiendo del punto 385855 (con coordenadas 2626960.62 N - 4950707.93 E) en línea quebrada y dirección sureste, pasando por los puntos 385899, 385860 hasta llegar al punto 385897 (con coordenadas 2626865,85 N - 4951398,37 E), en una distancia de 697,71 metros, colinda con la Parcela 20 con cerca en medio. ORIENTE: Partiendo del punto 385897 (con coordenadas 2626865,85 N - 4951398,37 E) en línea quebrada y dirección suroeste, pasando por los puntos 385872, 385877 y 385808 hasta llegar al punto386851 (con coordenadas 2626499,07 N -4950987,63 E), en una distancia de 591,87 metros colinda con la "Parcelas El Prado" con via veredal y linea quebrada y dirección noroeste, pasando por el punto 385885 hasta llegar al punto 385886 (con coordenadas2626656,22 N - 4950535,10 E), en una distancia de 479,04 metros colinda con la Parcela 14 con cerca en medio. OCCIDENTE: Partiendo del punto 385886 (con coordenadas 2626656,22 N - 4950535,10 E), en linea guebrada y dirección noreste, pasando por el punto 385869 hasta llegar al punto 385855 (con coordenadas 2626960,62 N - 4950707,93 E), en una distancia de 350,04 metros colinda con la Parcela22 con cerca en medio. NOMBRE DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN "EL PRADO" LOTE ! REFERENCIAS CATASTRALES DEL ÁREA SOLICITADA 753 Hectáreas 7377 Metros2 MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA 192-18554 TITULAR EN CATASTRO AGENCIA NACIONAL DETIERRAS - ANT. REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS. NORTE: Partiendo desde el punto 1001 (con coordenadas 2628487,30N - 4949606,29E), en linea guebrada y dirección sureste, pasando por los puntos 1002 406280 - 406278 - 406276 hasta liegar al punto 385382 (con coordenadas 2628075,63N 4950770,46E), en una distancia de 2188,69 metros y colindando con el predio con Código Catastral 20045000 20000000 10256000 000000 (Municipio Becerrii), denominado "El Topacio" cuyo titular es Sociedad C.I. PRODECO S.A, con Río Tucuy por el medio; se continúa en línea guebrada y dirección sureste, pasando por los puntos 405573 -405581405579 - 405509 - 385842 hasta llegar al punto 405540 (con coordenadas 2627698.29N4952248.05E), en una distancia de 3047,31 metros y colindando con el predio con Código Catastral 2004500 02000000010 2850000 00000 (Municipio Becerril), denominado "San Rafael" cuyo titular es Sociedad C.I. PRODECO S.A, con río El Tucuy por el medio; se continúa en línea quebrada y dirección sureste, pasando por los puntos 405541 - 385819 hasta liegar al punto 385833 (con coordenadas2627230,04N - 4953227,44E), en una distancia de 1922,46 metros y colindando con Lote 2 - Predio de Mayor Extensión El Prado con río El Tucuy por el medio. Distancia total del lindero 7158,45 metros. ORIENTE: Partiendo desde el punto 385833 (con coordenadas 2627230,04N - 4953227,44E), en línea quebrada y dirección suroeste, pasando por los puntos 385825 -385812 - 385814 -400460 hasta llegar al punto 400483 (con coordenadas 2625451,01N -4951218,36E), en una distancia de 2833,12metros y colindando con el predio con Código Catastral 2040000 030000000 301960000 00000, denominado "Aragón" cuyos titulares son Morón Gutiérrez Germán Francisco y Otro; se continúa en línea quebrada y dirección suroeste, pasando por los puntos 293648 - 400458 - 405467 hasta llegar al punto 405479 (con coordenadas 2622764,69N 4950833,36E), en una distancia de 3727,78 metros colindando con el predio con Código Catastral 2040000 03000000 03023600 0000000, denominado "Nueva España" cuyo titular es Olivella Araujo Pedro Guillermo. Distancia total del lindero 6560,89metros. SUR: Partiendo desde el punto 405479 (con coordenadas 2622764,69N -4950833,36E), en línea quebrada y dirección suroeste, pasando por los puntos 405444 - 406203 hasta llegar al punto 406202(con coordenadas 2622773,65N -4950009,66E), en una distancia de 850,12 metros y colindando con el predio con Código Catastral 2025000 0300000003 01950000 000000 (Municipio El Paso), denominado "Los Chismes" cuyo titular es Arias Almeira José Antonio; se continúa en línea recta y dirección suroeste, hasta llegar al punto 406199 (con coordenadas 2622749,36N 4949929,17E), en una distancia de 84,08metros y colindando con el predio con Código Catastral 0250000300 00000303120 000000000 (Municipio El Paso), denominado "La Tentación" cuyo titular es Mariano Racines Jonás Alberto. Distancia total del lindero 934,27 metros. OCCIDENTE: Partiendo desde el punto 406199 (con coordenadas 2622749,36N 4949929,17E), en línea quebrada y dirección noroeste, pasando por los puntos 406184 - 406220 - 406194 406204406223 - 406272 - 406253 - 406260, hasta llegar al punto 1001 (con coordenadas 2628487, 30N4949606,29E), en una distancia de 6588,28 metros y colindando con el predio con Código Catastral 2040000 030000000 30181000 000000. denominado "El Delirio" cuyo titular es Sociedad C.I. PRODECOS.A. NOMBRE DELPREDIO DEMAYOR EXTENSIÓN "EL PRADO" LOTE 2 REFERENCIAS CATASTRALES DEL AREA SOLICITADA 753 Hectáreas 7377 Metros2 MATRICULA INMOBILIARIA ASOCIADA 192-18554 TITULAR EN CATASTRO AGENCIA NACIONAL DETIERRAS - ANT. REDACCIÓN TÉCNICA

DE LINDEROS. NORTE: Partiendo desde el punto 400388 (con coordenadas 2629223,76N -4952603,58E), en línea quebrada y dirección sureste. pasando por el punto 405560 hasta llegar al punto 4055659 (con coordenadas 2629027,87N -4952966,04E), en una distancia de 573,80 metros y colindando con el predio con Código Catastral 20045000 20000000 10286000 000000 (Municipio Becerril), denominado "San Rafael" cuyo titular es María Clara Fernández Ariza; se continúa en línea quebrada y dirección noreste, pasando por los puntos 385709 - 2002 - 400614 - 4006552 - 400585 -400402 hasta llegar al punto 400381 (con coordenadas 2629190,69N - 4954126,10E), en una distancia de 2039,95 metros y colindando con el predio con Código Catastral 2004500 02000000010 1220000 00000 (Municipio Becerril), denominado" Corriente de Piedra" cuyo titular María Clara Fernández Ariza. Distancia total del lindero 2613,75 metros. ORIENTE: Partiendo desde el punto 400381 (con coordenadas 2629190,69N - 4954126,10E), en línea quebrada y dirección suroeste, pasando por el punto 405542 hasta llegar al punto 385367 (con coordenadas 2627076.11N - 4953957.30E), en una distancia de 2151,52 metros y colindando con el predio con Código Catastral 2004500 02000000 0300020000 00000 (Municipio Becerril), denominado "Anangel" cuyo titular es Pedro Guillermo Olivella Araujo. SUR: Partiendo desde el punto 385367 (con coordenadas dirección noroeste, pasando por los puntos 405550 405535 - 405458 hasta llegar al punto 405457 (con coordenadas 2627398,01N - 4953340,48E), en una distancia de723,45 metros y colindando con el predio con Código Catastral 20400000 30000000 3056500 0000000, denominado "Mana" cuyo titulares Victor Raúl Morón Gutiérrez y Otro, con Río Tucuy por el medio; se continúa en línea quebrada y dirección noroeste pasando por los puntos 405525 - 385892 405469 hasta llegar al punto 385303 (con coordenadas 2627810.52N - 4952181.40E), en una distancia de 1911,95 metros y colindando con el predio con Lote 2 - Predio de Mayor Extensión El Prado con Río El Tucuy por el medio, Distancia total del lindero 2635,40 metros. OCCIDENTE: Partiendo desde el punto 385303 (con coordenadas 2627810,52N - 4952181,40E), en línea quebrada y dirección noreste, pasando por el punto 405512 hasta llegar al punto 400388 (con coordenadas 2629223,76N - 4952603,58E), en una distancia de 1911,95 metros y colindando con el predio con Código Catastral 20045000 2000000010 28500000 0000 (Municipio Becerril), denominado "San Rafael" cuyo titular es Sociedad C.I. PRODECO S.A. Para efectos del artículo 86 del literal e) de la ley 1448 de 2011, publíquese esta convocatoria por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional, El Tiempo o El Espectador. Así mismo, se publicará en una emisora nacional y en una emisora regional con cobertura en La Jagua de Ibirico (Cesar), cualquier día de la semana en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m., y en la página web de la Rama Judicial y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Con esta publicación se entenderá surtido el traslado de la solicitud a las personas indeterminadas y que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos legítimos y quienes se consideren afectados por el proceso de restitución. Dado en Valledupar, el 21 del mes de junio del año. 2024. MARLO MOLINA MOJICA. SECRETARIO. (Hay

#### **Emplazatorios**

ALCALDÍA DE FUNZA. EL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FOMAG Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE FUNZA -CUNDINAMARCA, CITA Y EMPLAZA. AVISO: A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y económicas del docente: LUIS ALBERTO ROZO REYES, quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía Nº 19.330.879 expedida en Bogotá D.C., quien prestaba sus servicios como docente en propiedad en la Secretaría de Educación de Funza - Cundinamarca y falleció el día 08 de febrero de 2024. Se ha presentado a reclamar la señora CLARA LUCELIDA ROA MEDINA identificada con cedula de ciudadanía N° 41.592.214 expedida en Bogotá D.C., quien ostenta la calidad de CONYUGE del educador fallecido. Dada en Funza - Cundinamarca a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de dos milveinticuatro (2024). CLARA LUCELIDA ROA MEDINA. CC. 41.592.214. H1

#### Avisos de ley

#### INGEMETRIC SAS - NIT. 900.797.551 -1 **HACE SABER**

Que el día 15 de junio de 2024 falleció en Bogotá, estando al servicio de la empresa la señora MARIA ANTONIA PINZON MARIN quien en vida se identificaba con la cedula de ciudadanía N. 28.083.011 Quienes se crean con derechos para reclamar las prestaciones sociales y demás emolumentos, deben hacerlo saber a la empresa con los respectivos documentos que acrediten su parentesco, en la siguiente dirección: Autopista Norte N. 114 44 Ofc 605, o comunicarse al teléfono 3183022566 y correo electrónico Ivonne.castillo@emtiria.com



# Unchatcon...

### Paula Moreno Zapata, presidenta de la corporación Manos Visibles



ANDREA **JARAMILLO** CARO

ajaramillo@elespectador.com Andreajc1406

#### ¿Cómo nació este taller, que ya llega a su décima versión?

Estamos celebrando con este taller en el marco del BAM nuestros 14 años y toda nuestra apuesta ha sido por consolidar una red de liderazgo territorial diversa para el país, que se piense en conjunto, genere agendas en temas específicos y cada taller tiene una agenda particular. Nuestro objetivo es reunir liderazgos que han hecho parte de nuestros procesos de formación para pensar en agendas a mediano y largo plazo, pensando en el siguiente nivel, en lo que hemos avanzado y cómo lo reconocemos. Esto lo hacemos con expertos nacionales e internacionales, porque pensamos que todas nuestras agendas no son solo locales, sino globales.

#### ¿Cómo ha cambiado este taller desde su primera versión?

Podemos decir que se han materializado muchas cosas. En los momentos de pandemia, los talleres han ayudado a promover liderazgos de quienes hoy son gobernadores o alcaldes. Los talleres han visibilizado y han hecho que la cooperación, el sector privado y diferentes sectores vean que tienen una apuesta por la diversidad, vean ese talento que a través de la curaduría que hacemos en estos programas existe y está en el país y que muchas veces uno considera que no existe.

#### ¿Cómo cree que ha cambiado la perspectiva con respecto a los cineastas afros?

Hemos trabajado para que eso cambie, porque era la invisibilidad absoluta. Somos protagonistas del mercado audiovisual de Bogotá. El cine es el álbum de fotografías de un país, como dicen, y hay una parte de la familia que, cuando uno hace la evaluación de los 20 años de la Ley del Cine, no ha estado. Hayuna parte de la familia que no se ha registrado desde sí misma y eso tiene unas implicaciones muy grandes. Hay unas audiencias que Colombia no ha explorado, que se conectan directamente por estos temas diaspóricos y que lo que queremos es crear ese poder y talento audiovisual para el país, porque no es solamente que es delante de las cámaras sino detrás de ellas, que, incluso nos interesa más, porque sabemos que esa mirada propia no se reemplaza.

#### ¿Qué mirada le ha llamado la atención o la ha impactado en el mundo audiovisual?

Hay varias. Ahorita al BAM viene Viviane Ferreira, de Brasil, que es una gran cineasta de Salvador de Bahía, que me parece muy interesante. Me encanta. Spike Lee, sin duda, ahí uno se pregunta: ¿otro cineasta podría haber hecho esto? No, hay una historia en Spike Lee que hace que ese ojo, que esas posibilidades, que ese registro, tengan algo único.

Paula Moreno fue ministra de Cultura entre 2007 y 2010./ Manos Visibles "Cada día pienso en la doble ciudadanía que tengo como afrodescendiente" La presidenta de esta corporación habló a propósito del Taller Regional Vanguardia Étnica Cultural, imaginando nuevos futuros, que se realizará en Bogotá en el marco del Bogota Audiovisual Market, del 8 al 11 de julio.

También Gabriel Martins, que fue seleccionado para Cannes y los Premios Óscar de Brasil el año pasado. Hay diferentes miradas que me reflejan y tienen una estética muy particular.

#### ¿Hay alguna película que la haya marcado?

Tantas almas me impactó. Es de esas películas que uno va a verlas y uno siente que se quedó en la sala. Me conmovió profundahaber visto. Los viajes del viento también, tengo que reconocer que megustaron mucho.

#### Si se hiciera una película de su vida, ¿cómo se la imagina?

Ya me lo propuso una cineasta de Kenia, basada en mi primer libro: El poder de lo invisible, que fue publicado en 2018. Esta cineasta vio la traducción al inglés, que sale el próximo año, y me contactó. Creo que es mente y creo que mucha más gente la debió fuerte plantearse esto cuando uno está vivo,

pero me encantó la idea de una cineasta africana y una mirada desde otro lugar más allá de Colombia. Yo creo que a veces aquí no nos vemos tanto o nos reducimos en muchos sentidos. Le dije que sería difícil que aceptara en Colombia, también porque buena parte de mi vida ha sido por fuera y eso me nutre y me llena, pero siempre vuelvo acá. Mostrar esa relación de una persona que está en muchos espacios en el mundo, pero que al mismo tiempo tiene el horizonte de sus sueños en su lugar de origen, me parecería lindo.

#### La carrera que usted ha forjado la ha llevado a distintos rincones del planeta, ¿cuál fue un momento que la haya marcado?

Cuando fui a Mali, llegué al aeropuerto con mi francés, que no es tan bueno, y me dijeron que mi pasaporte era un error y que yo era de allá. En ese momento fue muy lindo porque fue muy natural y real. Cada día pienso en esa doble ciudadanía que tengo como afrodescendiente y diaspórica del mundo, que puede llegar a Mali y le pueden decir que es de aquí, o que llega a Nairobi y le hablan en suajili, o a Estados Unidos y tiene una red de apoyo que ha sido fundamental en toda mi carrera. Está esa parte de ser colombiana y tener mucho amor por este país, por eso creé Manos Visibles y fui ministra de Cultura, pero, al mismo tiempo, es también el hecho de saber que tengo un mundo más grande y que ahí soy acogida, reconocida y amada en muchas formas.

#### ¿Cómo surgió el nombre de la organización Manos Visibles?

Nació de la antítesis de la teoría de Adam Smith de las manos invisibles y que los liderazgos, las transformaciones sociales que un país necesita no se van a dar por ósmosis, ni se puede esperar que las fuerzas del mercado generen el contexto, porque son las mismas fuerzas que nos han sacado. Ahí dijimos: somos humanos que hacemos, que construimos, que amasamos, que las manos que no están para destruir, sino para construir, para acariciar, para amasar, para todo lo que significan las manos en nuestro cuerpo, pero que necesitamos ser visibles.

#### ¿Cuál ha sido una lección que le haya dejado su trabajo con Manos Visibles?

Fui con los padres de la diócesis de Quibdó, allí llevé una delegación de empresarios y líderes nacionales y los padres habían preparado una presentación. Yo empecé a interrumpirlos para decirles qué temas tratar y uno de ellos me paró y me dijo: "Paula, de lo de acá y de nosotros hablamos nosotros, ¿sí?", y esa lección me encantó porque me enseñó a tener la humildad de reconocer que yo puedo visitar y llevar años trabajando por el Pacífico, pero yo no hablo por el Pacífico porque no he vivido realmente ahí. Tengo un amor, un afecto y una red en la que he trabajado, pero nunca reemplazo la voz propia de una persona que vive en el Pacífico, que nació y creció ahí. Esa es la voz que debe ir primero, no la mía. \*